IND FONTOS RISCADOS E CANTADOS NA UMBANDA — 9.º edicão. PONTOS RISCADOS DE CABOCLOS — ORIXÁS — PRETOS VELHOS PONTOS DE EXUS E POMBA GIRA - Firmino Perreira. COMIDAS DE SANTO E OFERENDAS — 4.º edição — José Ribeiro DRACGES DA UMBANDA - 4.º edição. A URUZ (Milagresa) DE CARAVACA — 5.º edição. ANTIGO E VERDADEIRO LIVRO DOS SONHOS - Aknaton-Rá. PRECES ESPIRITAS (Jesus Cristo) O JAGO DOS BUZIOS — 2.º edição — Byron Torres de Freitas. O MANUAL DE REZAS E MANDINGAS - Cândido Emanuel Félix. NA GIRA DA UMBANDA E DAS ALMAS - Byron Torres de Freitas. ANTOLOGIA DA UMBANDA — 2.8 edição — Attila Nunes, HANHOS DE DESCARGA E AMACIS - (Defumações e Oferendas). O LIVRO DA BRUXA OU A FEITICEIRA DE ÉVORA - A. de Santander. UMBANDA DOS PRETOS-VELHOS - Antônio A. Telxeira (neto). A CARTILHA DA UMBANDA - Cândido Emanuel Félix. O LIVRO DE ORAÇÕES — (Mais de 200 orações católicas). INALTINA - O Caminho dos milagres - As curas milagrosas feitas pelo médico alemão Artz Scovack - Rossini Rossi e Costa Cotrim. COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA - Volume 1 COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA - Volume 2 POMBA GIRA (As duas faces da Umbanda — Antônio A. Teixeira (neto). O LIVRO DOS EXOS - (Kiumbas e Eguns) - Antônio de Alva. O ROSARIO DO PRETO-VELHO (Pontos, Rezas e Orações). COMO EVITAR O OLHO GRANDE - Carlos Francisco Xavier. OXALA - Coleção Orixás - Vol. I - Lucius. BABALAOS E IALORIXAS - Decelso, OS ORIXAS E O CANDOMBLE - Byron Torres de Freitas, A PRECE SEGUNDO O ESPIRITISMO - Geraldo Serrano. UMBANDA DE CABOCLOS - Decelso. O LIVRO DO MEDIUM CURADOR - José Lhomme. O BREVIARIO DO UMBANDISTA - Altair Pinto, O LIVRO DOS MEDIUNS DE UMBANDA - Antônio A. Teixeira (neto). ARUANDA — (Lindos casos da Umbanda) — Mário Barcelos. OKE, CABOCLO - Benjamim Figueiredo. DICIONARIO DA UMBANDA - Altair Pinto. GUIA E RITUAL PARA ORGANIZAÇÃO DE TERREIROS DE UMBANDA - Tancredo da Silva Pinto e Byron Torres de Freitas. OGUM - Geraldo Serrano. COMO DESENVOLVER A MEDIUNIDADE - Paul Bodier. XANGO DJACUTA — João de Freitas. UMBANDA ATRAVÉS DOS ASTROS (Heréscope) - Alvarino Sevia. CERIMONIAS DA UMBANDA E DO CANDOMBLE - José Ribeiro. PONTOS DE CANDOMBLE - Babao Congué. PRECES CURADORAS - Cândido Emanuel Félix. OS MORTOS ESTAO DE PE! - Prof. Ramiro Gama, O LIVRO GIGANTE DE SÃO CIPRIANO (CAPA PRETA). O QUE É A UMBANDA — Dr. Cavalcanti Bandeira. AS 7 FORÇAS DA UMBANDA — Maria Helena Farelli,

Anton de Ali

50

#### PEDIDOS A



MATRIZ: Rua Marqués de Pombal, 172 sobreloja 202 FILJAL: Rua Marqués de Pombal, 171-B - Caixa Poetal 11,000 ZC-14 - Tel.: 221-5016 - Rio de Jameiro - Guanabara

COMO DESMANCHAR Vol. 1 ANTONIO DE ALVA A MAGIA NEGRA

#### Orações da Umbanda

Este livro inclui todas as orações existentes na Umbanda e adotadas em todos os terreiros do Brasil. Contém as preces de abertura e de encerramento dos trabalhos de umbanda. Orações contra as merdeduras de cobra, como fechar o corpo, para casas mal assombradas e inúmeras outras orações e ainda o Hino da Umbanda, inédito em outros livros. É um livro que não deve faltar em todos os lares umbandistas.



#### O Livro do Médium Curador

#### José Llhomme

O autor desta obra é o Presidente de Honra da União Espírita Belga; dá-nos uma obra rarissima no género e ao alcance de qualquer leigo no assunto. Entre outros aspectos, retrata esta obra o trabelho fecundo do médium curador, como instrumento do Além e artifice da Bondade procurando servir sem medo e sem censura a cura do espírito e do corpo. Tradução cuidadosa do Prof. Prancisco K. Werneck.

2.º edição melhorada.

# COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA

(MAGIA NEGRA)



## Editora Eco

IMPRESSO NO BRASIL

PRINTED IN BRAZIL

Copyright (C) 1972

Editora ECO

Ilustração da capa PAULO DE ABREU

Livraria Editora Mandarino Ltda. C.G.C. 34.026.245 - INSC, 396.286.00

> RUA MARQUES DE POMBALA 171-B - CAIXA POSTAL 11 000 ZC-14 - Telefone: 221-5016 - RIO DE JANEIRO - GUANABARA

#### ANTÔNIO DE ALVA

## COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE **QUIMBANDA**

(MAGIA NEGRA)

3.º edição

Odo o enidado à poneo,
para com este projumo
linao: O brigada a que

VOLUME I



#### BIBLIOGRAFIA DO AUTOR

CONHECIMENTOS INDISPENSAVEIS AOS MEDIUNS ESPI-RITAS (Dois Opúsculos doutrinários) — 1953 UMBANDISMO — 1957

UMBANDA DOS PRETOS-VELHOS — 1965

POMBA-GIRA (As duas faces da UMBANDA) - 1966

COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA — Volume I — 1986

O LIVRO DOS EXUS - (Klumbas e Egus) - 1967

OXALA - Coleção Orixás, Vol. I - 1987

COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA (Volume II) — 1967

O LIVRO DOS MEDIUNS DE UMBANDA - 1967

OXOSSI - Coleção Orixás, Vol. II - 1968

UMBANDA ATRAVÉS DO ASTROS (Horóscopo) - 1969

DESPACHOS E OFERENDAS NA UMBANDA - 1970

OMULU - O MEDICO DOS POBRES - 1972

#### EM PREPARO:

A MAGIA E OS ENCANTOS DA POMBA-GIRA IMPRESSIONANTES CASOS DE MAGIA NEGRA UMBANDA E QUIMBANDA

#### INDICE

| À Guisa de Prefácio                                   | 7  |
|-------------------------------------------------------|----|
| PRIMEIRA PARTE — Como curar "obsessões ou obsidia-    |    |
| ções"                                                 | 9  |
| CAPÍTULO I — A Guisa de introdução                    | 10 |
| CAPITULO II — Onde e como atuam os trabalhos de       |    |
| Quimbanda                                             | 15 |
| Um despacho feito pelo "Povo de Ganga"                | 22 |
| CAPÍTULO III — O que deve ser entendido como "Tra-    |    |
| balhos de Quimbanda" ,                                | 25 |
| Um trabalho felto no fundo do mar                     | 27 |
| CAPITULO IV — Como saber se é "obsessão ou se é       |    |
| trabalho de Quimbanda"                                | 33 |
| Como saber se uma pessoa é "médium" não desenvolvida  | 37 |
| Um caso de mediunidade mal empregada                  | 39 |
| CAPITULO V Fortalecer o "Anjo de Guarda               | 41 |
| Um trabalho destinado a fortalecer o 'Anjo de Guarda" | 45 |
| Devoção para as almas aflitas do purgatório           | 48 |
| CAPÍTULO VI — Cura de "Obsessões ou obsidiações       |    |
| causadas por imperfeições morais                      | 50 |
| Um trabalho para eliminar o vicio da bebida           | 55 |
| CAPITULO VII — Cura de obsessões causadas por vin-    |    |
| gança de inimigos desencarnados                       | 64 |
| Vingança de ex-noiva desencarnada                     | 64 |
| CAPITULO VIII — Cura de "obsessões" causadas por      |    |
| "mediunidade não desenvolvida"                        | 70 |
| CAPÍTULO IX — Cura de 'obsessões causadas por "me-    |    |
| diunidade mal empregada"                              | 77 |

| CAPÍTULO X — Conhecimentos indispensáveis às curas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| das "obsessões ou obsidiações"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82  |
| SEGUNDA PARTE — Umbanda contra a Quimbanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91  |
| CAPÍTULO XI - Bases indispensáveis para o bom re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| sultado dos trabalhos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92  |
| Como trabalha no Terreiro a "Falange Xango"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  |
| Prece para a Saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106 |
| CAPITULO XII — Auto-Magia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109 |
| Um caso de desrespelto à trabalho de encruzilhada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 |
| CAPÍTULO XIII — Desmanchando um "trabalho pesa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| do" de Quimbanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 |
| CAPITULO XIV — Como desmanchar "Trabalhos" feitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| por espiritos da "Linha das Almas" e dos "Caveiras"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124 |
| Como conhecer os espiritos da Linha des Caveiras ou dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lat |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 |
| Cemitérios Como curar os trabalhos da Linha dos Cemitérios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128 |
| Como trabalhar no Cemitério                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129 |
| Oferenda para os Espiritos da Linha das Almas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 |
| CAPÍTULO XV — Trabalhos de Quimbanda que afetam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| a parte sexual do Homem (Um processo fácil para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| desmanchar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132 |
| Como um Trabalho de Quimbanda pode atuar no sexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133 |
| Como fortalecer o Anjo de Guarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137 |
| CAPÍTULO XVI "Ajô Cocorô" (Mau Olhado) e outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| pequenos males — pragas — simpatias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 |
| Como rezar espinhela caida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143 |
| Oração contra a praga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147 |
| CAPITULO XVII - Casos interessantes com alguns es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| piritos de Quimbanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 |
| Uma lavagem de cabeça mal feita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 |
| CAPITULO XVIII — Poderosa e eficientissima "Devoção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| das almas com séde do purgatório"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 |
| Como se faz a devoção das Almas com sêde do Purgatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 |
| Devoção com o "Senhor Mirongueiro D'Agua"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158 |
| Epilogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159 |
| and #1 to 2 to #4. The rest opening of the first of the f |     |

## À guisa de prefácio

Há dois fatóres primordiais que desvirtuam as relações dos homens com Deus, desviando-o do seu caminho supremo: o materialismo e o formalismo.

O materialismo nega a existência de um mundo espiritual. Ora, se não há Deus eterno e alma imortal, exploremos o mais possível a vida presente, conquistemos bens de fortuna, glórias, prazeres na maior abundância e desprezemos todos os elementos espirituais como utopia e quimeras.

O lormalismo admite a existência de um mundo espiritual e julga pautat por esse credo o seu destino. Mas engana-se a si mesmo. O que ele chama religião não passa, geralmente, de estéreis formulas e cerimônias. Repetir mecânicamente certas palavras, executar determinados "trabalhos", destiar certo número de orações — é o que ele denomina piedade, religião, vida espiritual.

Não, não é isso a vida espiritual. Ela é antes de tudo o cumprimento dos deveres do homem para com Deus, a fim de seguir sempre o caminho reto.

A vida é breve. Daqui a uns anos, uns decénios talvez, autor e leitores transporemos o limiar do mundo espiritual, e lá sim, poderemos conhecer a verdadeira vida. Aquele que não souber se conduzir na vida terrena, automàticamente terá de espiar pelos males causados nesta nossa presente etapa, de um caminho longo e tortuoso.

Está, pois, no interesse de todos o saber se conduzir; não odiando, não desejando mal e não cobiçando. É preciso, eliminar de nossas almas, esses elementos que nos rodeiam e que

nos impelem a procedermos de maneira a desejar sómente o mal.

Não sejamos materialistas e muito menos formalistas,

Sigamos sempre os preceitos de nossos Guias e dos nossos incansáveis pretos velhos, pois a eles, a esses obreiros, é que devemos muito da nossa vida.

Na presente obra que a EDITORA ECO orgulha-se de dar à luz, o autor procura com grande conhecimento da lei de Umbanda, e com palavras divinamente inspiradas, mostrar ao querido leitor, um sem número de casos de trabalhos de Quimbanda e Magia Negra e, como foram desmanchados pelos nossos Caboclos, Pretos Velhos e Exus, da nossa divina Umbanda.

António De Alva, que, com esta obra continua a sua brilhante carreira litero-umbandista, era até então, um humilde componente da Falange Xangó do Centro Espírita Caminheitos da Verdade, cuja falange operou as maiores curas e desmanches de trabalhos àqueles que, naquele Centro Espírita, iam em busca de um lenitivo para os males que os atligiam.

Valerá pois a pena conhecer o conteúdo desta obra, que encerra magníficos ensinamentos da nossa tão querida Umbanda,

A EDITORA

PRIMEIRA PARTE

COMO CURAR 'OBSESSÕES OU OBSIDIAÇÕES"

#### 1

### À guisa de introdução

É comum o se ouvir dizer que "cada um planta o que quer colher", "quem semeia ventos colhe tempestades" e multas outras coisas que, de um modo geral, têm uma só e única significação: se eu guiser viver num paraiso, devo criar este paraiso, antes de mais nada, em volta de mim mesmo mas, se ao contrário eu guiser viver num verdadeiro inferno, nada mais terei de fazer que, em volta de mim mesmo, criar êste inferno.

Em outras palavras, mais claras e mais precisas, o que isso significa é nada mais nada menos do que o seguinte: Se eu trato bem a todos os meus semelhantes, especialmente àqueles com os quais vivo ou trabalho e que, portanto, estão sempre a minha volta, ao meu redor, claro é que por êles, também serei tratado e, assim — como bem se poderá dizor — viverei sempre na maior e mais completa paz, na mais perfeita tranquilidade, na mais acentuada harmonia com todos êles. Viverei, pois, num paraiso; tudo será bem sucedido para mim, tudo farei sem maiores dificuidades. No entanto, se eu fizer o contrário, isto é, se tratar mai aos que me cercam, se procurar desentendimentos com êles, se os ofender, lógico é que, para mim, a vida se tornará um verdadeiro e interminável inferno,

& isto uma verdade e, antes que tudo, indiscutivel.

Um homem, por exemplo, que chega sempre em casa, de volta do trabalho, completamente bébedo; um homem que, em vez de atender ao sustento de sua família, gasta todo o seu ordenado em jógo, em corridas de cavalos e coisas outras que tais; um homem que está sempre esbravejando em casa, por qualquer "dá cá aquela palha"; que maltrata a mulher e os filhos; o que estará criando, para êle mesmo, no fim das contas?!. Nada mais do que um inferno.

Uma mulher que passa o dia — digamos assim — "matraqueando" nas portas dos vizinhos; uma mulher que, em vez de se arrumar, de se pentear, de se assear, enfim, após os seus afazeres diários, para esperar o espôso à sua volta do trabalho; que se deixa ficar desgrenhada, de vestido sujo, de roupa cheirando a alho e à cebola, o que estará criando para si própria?!... O desinterêsse do espôso por ela e mesmo pela casa e, consequentemente, um verdadeiro inferno para nêle viver.

A criatura que está sempre "tesourando" ou "cortando" a vida alheia, isto é "fazendo crochet na vida dos outros" — o que estará verdadeiramente fazendo?!... Nada mais do que preparando um inferno para néle viver.

E se essa pessoa, antes do mais, fór, um "médium", especialmente um "médium de UMBANDA", o que estará ela arranjando ou preparando para si mesma?! O inferno e nada mais que um inferno, em tudo por tudo, para viver.

E os médiuns vaidosos, invejosos, mentirosos, despeitados, irados, o que conseguem êles com o que fazem?!... Não será também um inferno?!...

E os que cobram a caridade que praticam — e para isto se servem éles de seus bondosos "Guias" que, na verdade, nada recebem da parte déles — o que é que estão procurando para si mesmos?!... O que lbes poderá acontecer como consequência das falhas que cometem?!... Não será ainda um inferno?!...

#### \* \* \*

A criatura humana, em geral, só se lembra dos seus semelhantes, para fazer-lhes mal ou, pelo menos, para julgá·los mal, isto é, criticar-lhes os mínimos gestos, atos ou palavras. É a mais pura verdade.

Esquece-se ela — a criatura humana — da enorme 'trave" que tem nos próprios olhos para apenas ver o pequenino "argueiro" que se encontra nos olhos de seu semelhante. Em outras palavras, a criatura humana está sempre pronta e disposta para ver, apontar e criticar os defeitos dos outros, del-xando os seus próprios, porém como se não existissem. Todavia, se alguém lhes diz, de cara, o que elas também fazem... ahl... aí a coisa muda de figura, a criatura se transforma numa verdadeira fera, grita, esbraveja, urra até, ameaça Céu e Terra e, com tudo isso, nada mais consegue do que preparar o inferno em que, a bem da verdade, irá viver.

Isto tudo até aqui dito, aliás, o é de criatura humana para criatura humana; de alma para alma (ALMA, segundo ALLAN KARDEC, é e Espírito encarnado, ou seja, a criatura humana que, nestas condições, apresenta: espírito, peri-espírito e corpo). Contudo, tal poderá acontecer com uma importante agravante: além do inferno criado, para si mesma e por ela mesma, a criatura humana, em tais circunstâncias, também acarretará a influência de Espíritos mal intencionados. Neste caso, a criatura nada mais estará fazendo do que, pelo seu próprio modo de agir, atraindo para si mesma a influência daqueles Espíritos e, desta forma, fará — ela mesma e para ela mesma — um "trabalho de Quimbanda".

Em outras palavras, a criatura humana, nestas condições, estará "automagiando-se" (ela mesma é quem faz o trabalho de Quimbanda, ou seja, de Magia Negra ou lá o que for, para ela mesma, isto é contra si própria).

Poder-se-á dar — embora de outra forma — caso semelhante. Refiro-me ao caso em quê, de tanto pensar que lhe fizeram ou "mandaram um trabalho de Quimbanda", a criatura cria a "EGRÉGORA" e, assim, o "trabalho — que no comêço só existia no pensamento dela — acaba se tornando real, isto é, acaba se tornando efetivo e realmente existente. "EGRÉGORA" — cumpre-me esclarecer aos Irmãos —
nada mais é do que a repetição, no ASTRAL, daquilo que fazemos ou pensamos no Mundo Físico, isto é, aqui na Terra
Também toma a denominação de "COMPADRE", Esta expressão "COMPADRE", porém, não deverá ser confundida com a
que se usa, em geral, para se fazer referência aos EXUS, chamando-Os de "Compadres".

\* \* \*

Isto tudo, meus Irmãos, e muto plor, poderá acontecer a quem quer que seja, a qualquer criatura humana, portanto. E como evitar que tal aconteça?!... Nada mais fácil!...

Sabemos que a LEI DE OBATALÁ, a LEI DE DEUS NOSSO PAI E CRIADOR, nada mais é do que aquilo que nos disse NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, o nosso PAI OXALÁ: "AMAI A DEUS SÓBRE TÓDAS AS COISAS E, AO VOSSO PRÓXIMO, COMO A VÓS MESMOS".

E o que quer dizer isto, na verdade?!...

Que devemos colocar DEUS (OBATALA) acima de tudo e de todos. Primeiro "ÉLE", pois.

A seguir, portanto, colocaremos nossos semelhantes, o a seja, nosso próximo, amando-o como a nós mesmos.

E como se poderá amar ao nosso próximo como a nos mesmos?!...

Não desejando para os outros, aquilo que não desejarmos para nós.

Se quebrar uma perna é algo que, lógicamente não posso nem devo desejar para mim mesmo, por que vou desejar que o meu vizinho, ou semelhante quebre uma perna?!...

Se não quero que falem mal de mim, por que vou falar dos outros?!...

Se quero saúde para mim, porque vou desejar que os outros não a tenham?[...

É bem difícil, em verdade, cumprir-se, à risca, a Lel de nemo PAI OBATALA. No entanto, não é impossível. Bastarnos-á, para o fazermos, pelo menos um pouco de raciccinio e, antes disso, de boa vontade de nossa parte.

Raciocinio, sim! Porque, a bem da verdade, não poderemos nem deveremos esquecer de que "cada ação gera uma reação", isto é, tudo o que mandamos há de nos voltar. E, o que é plor, voltar-nos-á em dóbro, ou seja: por acrescimo.

Sempre que fizermos, seja o que for a um nosso semelhante, dele nos voltará, em dobro, o que a ele tivermos feito.

De tudo, pols, dito até o momento, a uma so e única conclusão poderemos chegar: Como não queremos viver num inferno e sim num paraiso, devemos, antes de mais nada, criar esse paraiso. Nós e mais ninguém, realmente, é que poderemos tal fazer.

Em outras palavras, é isto o mesmo que se dizer:

"a melhor defesa contra a QUIMBANDA, está em nós mesmos, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso modo de viver, enfim". 2

### Onde e como atuam os Trabalhos da Quimbanda

Em livros anteriores, por mais de uma vez, tenho me referido ao "OVO AURICO", também conhecido como "Aura",
nada mais é do que o conjunto de camadas fluidicas que envolve o nosso corpo. Tais camadas, devo dizer, são resultantes das
múltiplas funções de nosso organismo, isto é, de tudo o que
se passa em nosso corpo físico e que é representado pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelos nossos
gestos, em suma, por tudo o que fazemos ao vivermos neste
Pianeta Terra, de Regeneração.

Do que fica dito, muito fácil é se compreender que, se vivermos dentro das regras gerals que regem a vida do ser humano sóbre a Terra, a nossa "Aura", ou seja, o conjunto de camadas fluidicas que a formam, que nos envolve o corpo material, terá de ser, evidentemente, bem equilibrado e, por isso mesmo, de boa natureza, isto é bom.

Neste caso, quando nos aproximarmos das demais criaturas humanas, estas se sentem atraidas por nós, tornam-se nosas amigas, enforçam-se para nos serem agradáveis, para nos servirem. Em suma ,sentem-se elas bem quando estão ao nesso lado. Por outro lado, as pessoas más, ao se aproximarem de nos, sentem-se como desamblentadas, passam mai. Fogem elas, até, de perto de nos, de nossa presença. Esquivam-se mesmo dos nossos próprios olhares.

Se, ao contrário, não vivemos dentro dessas regras gerais que regem a vida do Homem sobre a Terra, isto é, se a nossa vida é nada mais nada menos que um conjunto de maldades, de maledicências, de maus pensamentos, de maus desejos, de maus sentimentos, de tudo o que é condenável enfim, as pessoas boas que se aproximarem de nos, lògicamente, se sentirão mal, sentirão repulsa de nos e, evidentemente, fugirão da nossa presença. Evitar-nos-ão, no fim das contas. As pessoas más, porém, se sentirão atraidas por essas a que chamaremos de "foras da lei".

É por demais conhecida a expressão: "os semelhantes se atraem, isto é, os bons atraem os bons e afugentam os maus, enquanto que os maus atraem os maus e afugentam os bons.

Sabe-se, até, que cada "médium terá o protetor que mérecer" ou, em outras palavras, se o médium é bom, seu "Protetor" também o será e vice-versa.

\* 4 4

Neste ponto, aliás, discordo e, tanto assim que, em livros anteriores meus, citei o caso de uma médium que trabalha com 'PAI JOAQUIM DE ANGOLA", O "Protetor ou Guia" é ótimo, no entanto, a médium não o é, sob muitos pontos de vista.

O que até aqui digo, aliás, é bem caracterizado pelo que nos diz "DE ROBERTS" (foi um Grande Cientista) e que é o seguinte: "de individuo para individuo, ou seja, de pessoa para pessoa, há a emanação de um fluído magnético, fluído ésse chamado "APATIA" e que se transforma em "SIMPATIA" (quando atral os que o cercam) ou em ANTIPATIA (quando causa repulsa a quem dêle se aproxima).

A "Simpatia", por sinal, só se verificará quando a pessoa (ou pessoas) que a emana é uma criatura, boa, como se costuma dizer. A "Antipatia" ao contrário, só se verificará quando a pessoa (ou pessoas) que a emana é uma criatura má.

Assim como se pode atrair ou causar repuisa a pessoas como nós, o mesmo poderá acontecer com relação a pessoas ou espíritos desencarnados, e, justamente os espíritos desencardos são os elementos, que, na verdade, nos trazem os maleficios, conduzem até nós os efeitos da Magia Negra, ou seja, os efeitos dos trabalhos da Quimbanda e, fazendo-o, poderão até nos levar à morte, seja nos matando êles mesmos, seja nos levando à prática do suicídio.

Os trabalhos da Quimbanda — diga-se de passagem — são todos perigosos, una mais outros menos e são de diferentes e numerosas espécies, uma vez que são feitos de diferentes e numerosos modos: desde o trabalho feito por um simples pensamento, um simples olhar que nos é dirigido até os praticados nos Cemitérios, até os praticados com peças de roupas das pessoas escolhidas para vitimas e mesmo de fios de cabelos, sapatos, etc. Tudo quase, em verdade, é ou pode ser usado como meios ou como material para um trabalho de Quimbanoa.

Que isto é uma verdade, não há dúvida alguma. Que a Magia Negra ou os trabalhos da Quimbanda matam, ou pelo menos enlouquecem ou aleijam é, por outro lado, incontestável.

E se, ao mesmo tempo, considerarmos que a arma única, a mais eficiente que existe contra êles é a nossa boa, a nossa correta conduta (e quem poderá dizer que é cem por cento certo, isto é, total e absolutamente correto em seu modo de viver?!...) chegaremos à apavorante conclusão de que, sem excessão, todos nós estamos sujeitos ou somos capazes de ser atingidos por tais trabalhos. E não é para causar mêdo, pavor até?!...

\* \* \*

Todo e qualquer trabalho de Magia Negra ou de Quimbanda atinge, sem excessão, o nosso tecido sangúineo, isto é, o nosso sangue. "Todo o nosso corpo físico, por sinal, é revestido de uma rêde vastíssima de vasos onde circula o líquido da vida — o sangue." E, embora esteja o sangue, o que é lógico, no interior do nosso corpo, isto não impede, de forma alguma, que seja êle atingido pelos referidos trabalhos. E não haverá possibilidade dêle — o sangue — não ser atingido?|...

Há e já o disse, allás, por muitas vêzes. Quo tenhamos, ou melhor, que vivamos de molde a formarmos um bom "Oyo Aprico".

\* \* \*

Como digo no principio deste capítulo, o nosso "Ovo Aurico" ou a nossa "Aura" ou, ainda, o nosso "ambiente pessoal", é formado por camadas finidicas, sendo estas a conseqüência imediata e dicela de tudo o que, ao viver, venhamos a fazer.

Tais camadas são em número de 7 (sete), no entanto, as que devem nos interessar de mais perto, são apenas três (3), a saber;

- a) FLUIDINA
- b) HETERO-FLUIDINA
- CI FLUIDINA CROMATICA

A primeira delas — a FLUIDINA — é a que corresponde à parte sólida ou dura (methor dizer-se dura) de nosso corpo, isto é, aos nossos esses, ao nosso esqueleto, portanto,

A segunda — a HETERO-FLUIDINA — envelve aquela outra, isto é, envelve a FLUIDINA e atua sóbre o nosso tecido sangúineo, o nosso sangue. É mais ténue do que a outra.

A terretra — a FLUIDINA CROMÁTICA — provém do proprio espírito e, por isso mesmo, caracteriza mais as suas vibrações. Esta terceira camada envolve a segunda, ou seja, a HE-TERO-FLUIDINA.

Como se verifica, essas três camadas finidicas, de fora para dentro — ao que se pode dizer — assim se apresentam: 1) a FLUIDINA-CROMÁTICA envolvendo a 2) HETERO-FLUIDINA e esta envolvendo a 3) FLUIDINA. Apresentam-se, pois, como se fossem 3 (três) cascas de ovo, uma dentro da outra, ou seja: a 3.º dentro da 2.º e a 2.º dentro da 1.º. Têm clas, por sinal, a forma parecida com a de um ôvo e, justamente por isso, é que chamamos o seu conjunto de "OVO AURICO".

A flauta fi.h I, abidxo, nos dó uma perfetta ideta a resperto:

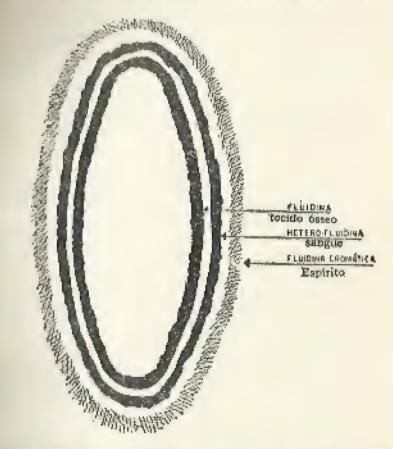

Como digo, linhas atrás, a FLUIDINA-CRÓMÁTICA prevem do próprio espírito, isto é, forma-se das emanações que caracterizam o espírito; a HETERO-FLUIDINA atua sóbre o locido anagüíneo ou sangue; a FLUIDINA, finalmente, corresponde ao maso esqueleto ásseo. Fazendo-se a hipótese de que estas camadas fossem de terro — digamos — fácil seria compreender que, para podermos atingir a segunda, ou seja, a HETERO-FLUIDINA, teriamos de vasar ou furar a FLUIDINA-CROMÁTICA. Por outro lado para se atingir a FLUIDINA, lógico é que ac teria do vosar ou furar a HETERO-FLUIDINA. Isto quer dizer que, para se amigir a FLUIDINA, terse-á que vasar ou furar ou, em outras palavres, passar pela FLUIDINA-CROMÁTICA e, a seguir pela HETERO-FLUIDINA.

\* \* \*

Estas camadas, porém, são fluidicas como já disse, no entanto, agem como verdadelras muralhas defensivas de nosos corpo físico, on seja, nosso corpo material E como?!...

\* 9 %

Se, em nosso modo de viver, nos esforçamos ao máximo para cumprir a Lei de OHATALA: "Amai a Deua sóbre tódas as coisas e, ao vosso próximo, como a vóa mesmos", isto é, se não desejamos e muito menos fazemos mal a outrem, se não temos inveja, se não nos iramos, se não falamos mal dos outres, em suma, se levamos uma vida partada dentro do um máximo possível de correção, quiçá perfeição, o nosso Espírito, conseqüentemente, emanará bons fluidos e, assim, a FLUIDINA-CROMÁTICA de nosso ÓVO ÁURICO será forte e poderá impedir, lógicamente, que qualquer trabalho de Mayia Negra ou de Quimbanda, que nos seja feito, atinga a HETERO-FLUIDINA. Não atingindo a HETERO-FLUIDINA, muito menos atingirá a FLUIDINA.

Desta forma, estaremos suficientemente defendidos e maia conseguirá conosco a Magia Negra ou a Quimbanda. Seus trabalhos esbartarão — vamos dizer assim — em nossa FLU!-DINA-CROMATICA e, finalmente, se continuarmos a viver

emiretamente Voltarão ou, em outras palavias, retornarão a quem ou mandou ou féz e o atingirão. É o que, de um modo peral, se enstuma dizer: "o feitiço virou contra o feitigeiro". An figuras 2 e 3, a seguir, nos mostram, bem claramente, o que promiece:

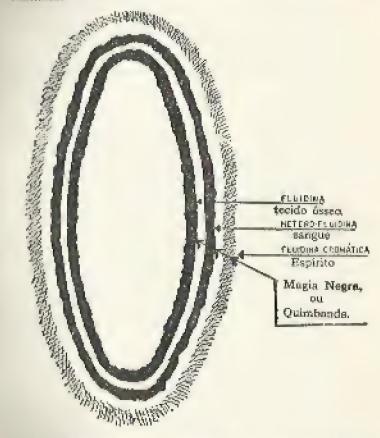

p. Oa "trabalhos de Quimbanda" são mandados; a FLUI-DINA CHOMÁTICA está fraca e ôles, assim, atingem o sangue,

em serros, o corpo enfirm e causam até mosmo a morte da pos-

b) Os "trabalhos de Quimbanda" são mandados; a FLUI-DINA-CROMÁTICA está forte e êles, aseim, esbarram nela e voltam, isto é, retornam para quem os fêz ou mandou, atingindo-o. O autor, aliás, é quem sofrerá a ação da Quimbanda, pois que estará "errado" contra a LEI DE OBATALÁ;

PROBESSAMBUTO DO "BETÓFICIO"

#### UM DESPACHO FEITO PELO "POVO DEGANGA"

M.B. - "Flatching-Cronition"

ban constitution,

M. K. + "Finidita-Grown ttan"

mal constitutes.

Há tempos, quando pertencia ao "Caminheiros da Verdade" e atuava, então, com a minha querida "Falange Xangō", ocorreu o caso que passo a narrar;

Procurou-me certo dia, um casal. O marido, o tipo do indivisio incapaz de matar nem mesmo uma mosca, era empregado da Companhia do Bondes em Campo Grande, no Estado da Guanabara.

Um outro individuo, também de Campo Grande e lambém da Companhia de Hondes de lá mas de situação inferior compensação, queria o lugar do outro. Este outro, per sinai, era pai de não sel quantos filhos e, além de tado, ótimo chefe de familia. Em outros palavras, vivia corretamente, peranto Dons o perante os homens, seus semelhantes. Não muito cem por-cento, porém.

Como a inveja matou Calm, o segundo dos nossos homens, como digo seima, quis o ingar do outro mas, o único meio de que poderia dispor para conseguir o que queria, seria a morte do colega ou, pelo menos, o seu afastamento definitivo do serviço, por loucura ou qualquer outra colsa de natureza grave. Se assim queria, melhor o fêz: "encomendou um trabalho de Quimbanda a uma quimbandeira, que era parenta dele se não nte engano, e, sem mais aquela, "mandou brasa" (desculpemone a giria) para o colega de serviço, ou seja, para o outro impoem.

Por motivos que não vêm ao caso, o "brabalho" que na verdade fóra bem feito, atinglo o alvo, em cheto, isto é atinglo o outro homem e êste, ao me procurar, estava como ver-dadeiro louco.

Accitel a responsablidado, de "desmanchar o trabalho de Quimbanda" que tinha sido feito. Por très vêzes, intercaladas de mais ou menos um a dois meses, atendi o tal Irmão. Fui mismo obrigado a "abrir demanda". Na terceira vez, finalmente, dominel totalmente as entidades encarregadas do "trabalho" tera Povo de Ganga) e, a clas, (itsse mais ou menos u pagninte: "Vocês apanharam porque vieram (apanharam uma corra fluidica); vieram porque mandaram, não é verdade?!... Logo, a cuipa de vocês terem apanhado está com quem mandara vocês para cima de nosso irmão!... Voltem, portanto, para cima de quem lhos mandou.

E as referidus entidades, de fato, fizeram o que lhes disse eu. Tonto ussim que tempos depois, veltou a me procurar o tembo que quase sucumbira vitima de Quimbanda e me disse, meto apavorado (não sei bem porque): — "Sêo Antônio"!... A mulher morreu!...

\* \* #

A quase vitima, embora não cem por-cento, era uma criatura boa, digamos assim. Sua FLUIDINA-CROMÁTICA, portanto, estava mais ou menos forte, isto é, era mais ou menos bem constituida. Assim, o "trabalho de Quimbanda" não checou a fazer o efeito total e péda ser desmanchado por mim, nomo o que fiz, isto é, com o processo que apliquel. A quimbandeira, porém, que tinha cometido uma grave falta, um verdadeiro crime, estava com a sua FLUIDINA-CROMÁTICA muito mai constituida e, desta forma, foi quem sofreu os efeitos do próprio trabalho de Quimbanda que havia feito. O feitiço, pola, virou-se contra à feiticeira. A mulher, no fim das contas, morceu, de vez que recebeu, em chelo, o "retôrno".

#### 3

### O que deve ser entendido como "Trabalhos de Quimbanda"

"Trabalhos de Quimbanda" ou de "Magia Negra" natia mais são do que influências exercidas sóbre as pessoas ou espíritos encarnados, pelos espíritos de Quimbanda. São éles tanto mais perigosos quanto mais perigosos forem os espíritos encarregados de os fazer.

Como sabemos, 7 (sete) são as Linhas da Qaimbanda, a suber:

- Linha das Almas cheflada por Omulu Rei
- 2) Linha dos Caveiras chefiada por João Caveira
- 3) Linha de Malei chefiada por Exu Rei
- Linha de Nagô cheftada por Gêrêrê
- 5) Linha de Mosaurubi chefiada por Kaminaloà
- Linha de Caboclos quimbandeiros cheliada por Pantera Negra
- Linha Mista chefiada por Exu das Campinas ou dos Rios.

Segundo OSÓRIO CRUZ, em seu valioso "Manual Prático da Umbanda", no capítulo XIX, à página 65, "Os espíritos de Quimbanda vivem nas partes inferiores do mundo astral. A mais inferior das partes do mundo astral penetra pela terra a dentro, na região que as religiões antigas e as modernas cha-

mam de Inferno. É uma região de sofrimento, de dores, muito cambra, chela de fluido viscoso e prêto. Essa região é habitada não abmente pelos Exus, Caveiras, etc., como também pelas relaturas humanas que quando encarnadas praticaraja crimes horrorosos, os assassinos e outros.

Logo a seguir há outra região também inferior, que se estende pela superficie do nosso planêta, até pequena altura, onde também existem espíritos sombrios, como sejam os espiritos dos cemitérios, as larvas, formas espantosas que se nutrem do putrefação dos cadáveres. É nesta zona que se obcontra a maloria dos obsessores, que estão sofrendo em consegilência de maldades praticadas. Nesta parte do astral, a magia negra, a feiticaria, os quimbandeiros vão encontrar os seus auxiliares para os seus tristes trabalhos, nu maioria das vezes sem resultados pels o verdadeiro ritual de Quimbanda já foi gdulterado, no Brasil. Mesmo que os despachos de Exu, dos Caveiras, dos Omulus não produzam o efeito que os quimbandebros pensam, a verdade é que o fato do serem chamados ésses espiritos já é perigoso pois quase sempre élés não se afastam daqueles que os chamam. Acontece também que éles acompanham as pessoas visadas pelos despachos, ainda quando estes não produzem todo o resultado esperado".

4 th th

De um modo geral, um "trabalho de Quimbanda" on de "Mugia Negra", é sempre "encomendado" por uma pessoa, para faser mal, enlouquecer, alcijar e até mesmo matar a uma outra. Quem é encarregado de executar os "trabalhos" ó o quimbandeiro ou feiticeiro ou, como se o chamava antigamente, "bruxes". Não obstante, os "trabalhos de Quimbanda" ainda poderão ser feitos de duas outras maneiras, a saber:

- 1) pela própria pessoa atingida;
- 2) por um quimbandeiro, por sua própria conta ou yontade,

Quanto ao primeiro modo, isto é, quanto ao fato do "trabalho" ser frito por uma pessoa, contra al mesma, já del farta explicação no capítulo I dêste mesme livro, no entanto, a numa do liustração, narrarel, a seguir, um fato veriáteo ocorrido quando tinha en como já disse, minha 'Falange Xangô' Ei-lo:

#### UM TRABALHO FEITO NO FUNDO DO MAR

Fui procurado, certa feita, por uma senhora, dos seus trinta e lantes para quarenta anos de idade, solletrona. Disse--ine ela que, em todos os "Centros Espiritas" a que tinha ido, fine haviam dito que "tinha ela um trabalhe feito no funçu do mar e, como consequência, sua vida estava totalmente atrapalhada e, além disso, não havia jeito de se casar".

Inicialmente, disse-lhe que, o fundo do mar, ou melhor, o Mar, era justamente o "descarregador" de todo e qualquer trabalho e, assim, que não era certo o que lhe haviam dito, ou sojo, que houvesse qualquer "trabalho" no mar, para ela.

Não obstante minha taxativa afirmação, a referida irmã insistiu, não por uma, mais por mais de uma vez, dizendo-me sempre a mesma colsa.

Tinha eu, na ocasião, enorme quantidade de casos de Caridade para atonder e, assim, não iria perder tempo com absurdos. Desta forma, fui adiando, adiando, enquanto me foi possível, o atendimento do caso da irmã.

Certo dia, porém, quando estava mais desafogado do serviço e, mais ainda, para me ver livre de uma vez daquele problema, resolvi atender a tal irmã. Antecipadamente, porém. disso-lho que, na verdade, ela é que "havia criado, com o seu próprio pensamento", o trabalho que, de fato, não existia.

De qualquer forma, contudo, chamel 3 (três) dos Médiuns de minha Falango Xangō e, colocando a referida irmã frente un altar de XANGŌ (nossos trabalhos eram feltos na Sala de XANGŌ, no 'Caminheiros''), "chamel", sobre os Médiuns, os 3 (três) Exus que acteatavam a criatura.

Eram três e, ao falarem, confirmaram o que já sabla eu e que, aliás já tinha dito à irmã: "Estavam éles com ela porque ela, de tanto pensar, os havia atraido".

Todavia — è nisto os Exus estavam certos — para que a deixassem em paz, queriam éles um presente.

Ensinei, pois, a irmã o que deveria dar aos Exus e mandel-a no Puz de Deus.

大 水 如

Os tempos se passaram e, quando nem mais me l'embrava dela, fui por ela procurado e, de sua bóca, ouvi o seguinte. "Obrigado pelo que o sembor féz. Minha vida já está desamarruda e... eu me casei!..."

h h m

Como verificarão os queridos irmãos, o "trabalho de Magia Negra", neste caso, foi feito pela própria vitima que, de "tanto pensar néle", acabou "criando o trabalho no astral", uma vez que criou a "Egrégora",

Felizmente para aquela irmã, o que ela mentalizou não foi coisa de gravidade mas, se ao contrário, tivesse ela se "convencido", isto é, se sugestionado que ticham feito o tal trabalho para matá-la, é bem provável que, no fim de certo tempo, tivesse ela, de fato sucumbido. Mesmo porque, se tal tivesse ela mentalizado, teria atraido os perigosos espiritos de Cemitério que, a bem da verdade, matam com a maior facilidade dêste mundo.

\* \* \*

Os "trabalhos" feltos "por um quimbandelro, por sua pròpria conta cu vontade" são também muito comuns. A meu ver, aliás, são os que, de um modo geral, são feitos quase a tôda hora. Na maioria dos casos são éles feltos com o objetivo de "prender uma pessoa a outra" e, via de rogra, partem dos "babalaôs" (chefes de terreiros de Quimbanda) que, interessando-se, muita vez, por uma mulher que freqüenta ou vai aos seus "antros", trabalham para que ela venha a cair em seus

braços, digamos assim. Pode se dar também o caso de ser uma "babá" que queira um homem e, no fim das contas, o processo usado é sempre o mesmo. Pode se dar alada o caso de um "babalaó" ou uma "babá", querendo se vingar de um Filho de Santo sou ou de qualquer outra pessoa, serve-se dos seus conhecimentos e "trabalha". E muitos e muitos outros casos em que, mesmo sem ser "encomendado" por quem quer que seja, o próprio quimbandeiro resolve executar um "trabalho" e o faz, na verdade.

Graças a Deus, potém, o verdadeiro ritual da Quimbauta já foi adulterado, no Brasil e, assim, por "mais bem felto" que tenha sido um désses "trabalhos", há sempre uma defesa para as suas vitimas.

\* \* \*

Do que fica dito neste capitulo III, até aqui, se conclui que são 3 (três) as principais modalidades em que podem ser feitos os "trabalhos de Quimbanda", a saber:

- Uma pessoa encomenda o "trabalho" para outra e o quimbandeiro o executa;
- Uma pessoa, pelo pensamento, cria o "trabalho" contra si própria;
- 3) Um quimbandeiro ou qualquer outra possoa que tenha conhecimentos de Quimbanda ou Magia Negra, faz o "trabalho" por sua própria centa, por molivos que julga do seu interésse ou vontado.

\* 9 \* 9 \*

Como advertência aos queridos irmãos, especialmente às frinas, aduzo agui o seguinte:

Uma mõça (digamos assim) bonita vai a um terreiro (seja de Quimbanda, seja mesmo de Candomblé — mai orientada é lúgico). O "Babalaô" é um sujcito de aparência horrivel, tipo yumindeiramente asqueroso, sem moral isto é, o protótipo do Intoleravel. A móca val. O "Babalaó" vé a móca (em grande número de casos o elemento está mistificando). Vé a móca e, ato continuo, "deseja-a para si". Normal e lògicamente, a móca não quererá, nem mesmo ao seu lado, o tai "babalaó". Éste, porém, como já o disse, a quer. Assim, chama o "Cambono" (de sua mesma espécie) e coefficha qualquer coisa ao opvido déle a respetto da móca. A seguir, é ela chamada para fatar com o "Guia Chefe". Enquanto ela val, o "cambono" raspa as solas de sous sapatos (os sapatos terão de ficar fora do terreiro) e... sem mais aquela, sem que queira e monos ainda possa reagir, a pobre moça, de uma hora para outra, passará a ser uma das "conquistas" do tal "Pai de Santo", Isto, hoje, felizmente pouco acontece.

k = 4

Qualquer que seja a modalidade usada num "brabalho de Quimbanda", isto é, qualquer que seja este "trabalho", nada mais é ele do que uma simples e pura "obsessão ou obsidiação", Com a diferença, porém, quanto à sua causa ou à sua origem.

Se não, vejamos!...

\* \* \*

Certos autores, especialmente o de "UMHANDA DOS PRE-TOS-VELHOS", referindo-se à "obsessão", diz o seguinte:

"Obsessão ou obsidiação" é o domínio que, sébre um espirito encarnado (individuo ou pessoa) exercem fatéres estranhos, som o concurso de sua própria vontade".

Tratando-se de um "trabalho de Quimbanda" ou, melhor dizendo, de "trabalhos de Quimbanda" direi o seguinte:

"O trabalho de Quimbanda ou de Magia Negra é o dominio que, sóbro um espírito encarnado findividuo ou pessoaexercem fatóres estranhos, sem o concurso de sua própria vontade, sendo tais fatóres atraidos ou mandados". Esses futóres estranhos (que nada mais são do que os espiritos de Quimbanda) são "atraidos", quando se der o caso da pessoa vitimada ter criado, ela mesma, o "trabalho", pelo pensamento. São "mandados" nos cases do "trabalho ter são encomendado" en "ter sido felto por conta e interêsse do seu próprio executante".

Dito isto, chamo a atenção dos queridos irmãos para o fato de que: "Uma obsessão ou obsidiação, nem sempre é um trabalho de Quimbanda, no entanto, todo trabalho de Quimbanda é uma obsessão".

Digo-lines isto porque, como estou canzado de observat, é comum o se dizer a uma pessoa obsedada on obsidiada" que "há um trabalho", isto é, que "fizeram um trabalho de Quierbanda" para ela.

Tal acontece, ou porque quem "tal assegurou" (geralmente são os chefes de terretros ou os "Falsos Guias") nada entende, verdadeiramente, do assunto ou, se entende, "é porque lem interêsse em desmanchar o tal trabalho", ou seja: "quer cobrar e ganhar "jimbo" (dinheiro) para desmanchar um trabalho que, de (ato, não existe, ou melhor, que não é mesmo um "trabalho de Quimbanda" ou Magia Negra". Existem espíritos que, realmente, atuam sôbre a criatura, no entanto, esta atuação é, apenas e tão sómente, uma "obsessão ou obsidiação" e, assim, terá sido ocasionada por uma das seguintes causas:

- a) Imperfelções morals;
- b) Vinganca de inimiges desencarnades;
- e) Mediunidade não desenvolvida; ou
- d) Mediunidade mal empregada.

Os "trabalhos de Quimbanda" ou "Magla Negra" são todos "obsessões ou obsidiações" purque, de fato, são éles cumptidos pelo "atuação de espíritos desentarnados que, regimento, agem "obsedando ou obsidiando" as criaturas humanas (espíritos encarnados).

Puta us "trabalhas de Quimbanda", altas, dou eu com:

as próprio pensamento da vitima

bi o desejo de alguém, de fazer mai a outrem. Quanto ao último do itena acima, desdobra-lo-el como segue;

- desejo de alguéni, de fazer mai a outrem, por meto de um terretro;
- desejo de alguém, de fazer mal a outrem, por sua própria conta e interesse.

Desta forma, antes do se dizer que se trata ou não de juna "obsessão ou obsidiação", ou que se trata ou não de "um trabalho de Quimhanda" ou "Magia Nogra", dever-se-a fazer, na vitima, um prévio e acurado exame. Disto, alfás, traturel no capitulo IV, a seguir,

#### 4

## Como saber se é "obsessão" ou se é "Trabalho de Quimbanda"

Como digo no capitulo anterior, "uma obsessão ou obsidiação nem sempre é um trabalho de Quimbanda, no entanto, todo o trabalho de Quimbanda é sempre uma obsessão".

Digo também que uma obsessão ou obsidiação é "o dominto que, sobre um Espírito encarnado (individuo ou pessoa) exercem fatôres estranhos, sem o concurso do sus própsia vontade" o que um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra é o dominto que, sobre um Espírito encarnado (individuo ou pessoa) exercem fatôres estranhos, sem o concurso de sua própria vontado, sendo tais fatôres atraídos ou mandados".

Explicando o que disse, esclareço que uma obsessão, que é tembém denominada obsidiação, é a "atuação de um ou mais espíritos em uma criatura humana, sendo essa situação independente da vontade da pessoa", no entanto, esse espírito ou criatura, e sim se aproximaram dela por causa de suas imperfeições morais, porque querem se vingar de coisas que essa criatura fêz a éles em outra encarnação, ou porque a pessoa não tem mediunidade desenvolvida ou adestrada ou, einda, porque a pessoa emprega mai a sua mediunidade.

Nos casos de "trabalhos de Quimbanda ou Magis Negra". porém, os espíritos atuam sóbre a criatura, ou porque essa criatura os atraiu pelo próprio pensamento, ou porque alguém mandou ésses espíritos atacarem a criatura.

Sendo assim, não poderá haver e nem deverá haver confusão de uma coisa com a outra, isto é, de "obsessão ou obsidiação" com "trabulhos de Magia Negra ou Quimbanda".

No entanto, é muito comum, em alguns terreiros, hayer tal confusão.

Tais confusões, porém, são originadas de uma de duas coisas e mesmo, se quiserem das duas juntas;

- 1) Os "chefes" de terreiros não conhecem, como devigm conhecer, a fenomenologia espírita e, assim, ignoram que há uma diferença enorme e inegável entre os citados fenômenos. ou seja, entre obsessão e trabalhos de Quimbanda.
- 2) Os "chefes" de terreiro embors conhoçam a fenomenologia espirita, têm interêsse em "tirar vantagem financeira",
  isto é, "em receber dinheiro (jimbo ou bango) "e assim, mesmo sabendo que existe uma diferença, não tomam conhecimento dela e, azverando-se em "grandes sabedores", em "verdadeiros doutôres da lei" e que, por isso, é necessário e até
  indispensável, que o mesmo seja "desmanchado". De quaiquer
  forma, portanto, "desmancharão o tal trabalho" e, lógicamente, receberão a sua parte do leão, isto é, receberão a quantio
  estipulada préviamento para o "desmanche". Na verdado, não
  é isto mais do que uma grossa patifaria.

A respeito, por sinal, posso ainda dizer a meus queridos irmãos que, em certos casos que são apenas simples obsessões, os tais "chefes" de terreiro afirmam que é "trabalho" e, para desmanchar, pedem "não sei quantos aiguidares de barro, pelo menos uma galinha preta bem gorda (magra não serve), não sei quantas garrafas de "marafo" (cachaça), não sei quantas velas ou mesmo pacotes de vela, não sei quantas "pembas" e um rosário de umas tantas outras coisas, além do dinheiro que, de um modo geral, é sempre vultosa quantia. Pedem até mesmo "jimbo para salvar o Anjo de Guarda" de quem vai fazer o "despacho", isto é, de quem vai entregar o material aos es-

piritos que atuaram no "trabalho" que, realmente, só existiu para a implor vantagem do "tal chefe de terreiro".

\* \* \*

E será dificil se distinguir, como se deve, uma "obsessão ou ubuidinção" de um trabalho de Quimbanda ou Magia Negra71... É dificil, sim, no entanto, dependerá apenas de uma de duas cotsas, antes de mais nada:

- conhecimento da fenomenologia espírita, isto ó, dos fenomenos espíritas;
- honestidade per parte da pessoa que for incumbida do jueblegra.

Isto, aliado a um meliculoso exame que deverá ser ferto, mos cará o resultado certo e deseñado.

\* \* \*

No capítulo anterior dêste livro del, como causas das "cbscusoes on obsidiações", as seguintes;

- a) Imperfeições morais;
- b) Vingança de inimigos desencarnados;
- er Medlunidade não desenvolvida; e
- (I) Mediunidade mal empregada.

Il como causas os "trabalhos de Quimbanda ou Magla Negra", ettet:

- a o proprio pensamento da vitima;
- ju o desejo de alguém de fazer mal a outrem.

Esta última causa, allás, desdobrei em dois casos especiais, a suber:

- desejo de alguém de fazer mal a outrem e, para o conseguir, serve-se de uma terceira pessoa;
- 21 desejo de alguém de fazer mal o outrem e, para o nomeguir, ago por sua prépria conta e interèsse.

Tomando-se conhecimento dessas explicações iniciais, com relativa facilidado se fará o exame necessário para, sabendo-se de fato qual o caso que se nos apresenta, poder-se tratá-lo com acêrto. Isto, é claro, tão sómente poderá ser foito por pessoa devidamente habilitada. Casos há, porém, em que qualquer pessoa, instruida por alguéra (e é o que faremos por êste livro) e tendo verdadeira FÉ, antes de mais nada, poderá obter os melhores e mais positivos resultados, tanto, quanto a "obsessões" como quanto a "trabalhos de Quimbanda" mesmo,

Justamente prevendo a possibilidade de tal acontecer, è que, a reguir, ensinarei como poderá ser feito tal exame.

Vejamo-lo, portanto,

\* \* \*

Como primeiro passo, deve-se supor que o caso que se apresenta é, de fato, um caso de "obsessão ou obsidiação" e não de "trabalho de Quimbanda". Esto porque, em grande parte, ou seja, em grande número das pessoas que penetram a Umbanda em busca da caridade, existem indivíduos de tal modo impressionáveis que, se alguém lhes disser que "éles estão com um trabalho de Quimbanda", poderão ficar de tal forma impressionados que se sentirão arrasados, que perderão totalmente a esperança e, por isso mesmo, desanimarão e chegarão até o ponto de perderem totalmente a fé e sucumbirem de mêdo, se poderá dizer.

1) Isto pôsto, tendo-se em conta as causas comuns das 'obsassões' que menciono linhas atrás, vamos observar a criatura que se apresenta ao exame, justamente analisando-se a pessoa em relação às características daquelas causas. Isto é o mesmo que se dizer que vamos examinar a pessoa, primeiro procurando-se saber se ela é ou não uma criatura viciada em bebidas alcoólicas, se é ou não uma criatura depravada, cheix de vícios, de maus costumes, se fala da vida alheia, se deseja o mal para outrem, etc. etc. Se a pessoa puder ser classificada entre as que têm tais defeitos (invejosas, despeitadas, falado-ras dos outros, alcoólatras, iradas), poderá se dizer, com cem

por comin de probabilidades de acertar, que essa pessos é vilima de "obsessão por imperfeições morais". Neste caso, deva--no afantar o espírito ou espíritos obsessores e, a seguir, doutrinar-no, não só ésses espíritos, dizendo-se a éles da responmibilidade que têm em vista do que estão fazendo com a pessoa e, a esta mesmo, aconselhando-se para que mude de manotra de viver e que, assim, não cometa mais as falhas que tem-

- Não se tratando de caso de "obsessão por imperfeições. moraia", deve-se procurar saber se será ou não um easo de "phacesão por vingunca de inimigos desencarnados". Neste caso a colsa ó um pouco mais dificil. Será necessário se "chama" o capitito obsessor em um médium firme, especializado em lacorporações de Exus, isto é, um médium dos que, de um modo neral, são chamados de "médiuns de Exu". Depois de obtida a incorporação do espirito obsessor no médium, doutrina-se ésse espírito e explica-se a élo que, na verdade, "devemos perdonr eas outres para que sejamos perdondos". Que éle, emboraratoja com a razão talvez, porque a criatura bem possivelmente lhe terá fetto algum mal em outra encarnação, deve perdoá-la, lato é, deve se esquecer do passado e, perdoando a criatura, fara com que Deus perdoe a êle também e, assim, sua exisióncia no Mundo dos Espíritos desencarraçãos melhorará e elepoderà, mais depressa, voltar à Terra, isto é, poderà encarnar de novo e se elevar na escala capititual.
- 3) Admitamos agera, que a "obsessão" não é nem por "timportelções morais" da citatura, nem por "vingança de Inimitada desencarnados" contra ela.

Neste caso vamos supor que a "obsessão" seja causada pelo nto da pessoa "oão ter sua mediunidade desenvolvida".

## COMO SABER SE UMA PESSOA É "MÉDIUM" NÃO DESENVOLVIDA

Para se examinar a vitima no caso de mediunidade não desenvolvida, manda-se que ela feche os olhos, afrouxe os manulos trelaxe os másculost e pense apenas em JESUS. A seguir, coloca-se a mão sobre a testa da vilima e, com mon ligaira pressão, força-se a cristura um pouco para trás la pressão, fógicamente, deverá ser feita sómente sobre a testa, da frente para trás, procurando-se ver se a cristura oscila e se inclina também para trás). Caso iste aconteça, pode-se concluir que a vitima "tem mediunidado já bem acentuaña e que, assim, terá de se adestrar, isto é, terá de "praticar a caridado" por meio, justamente, do uso dessa mediunidade em favor das demais criaturas humanas.

Para se colocar a mão sóbre a testa da vitima, é aconselhável que, primeiramente, se peça licança ao Anjo de Guarda dela ou ao seu "Gula de Frente" ou "dono de sua cabeça" ou seu "Eledá".

Ainda quanto ao caso de "obsessão por mediunidade não desenvolvida", deve-se dizer à vítima que, na verdade, conto toda a criatura humana é médium, eta, não descrivolvencio ana mediuntdade, nada mals é do que "uma casa abandonada numa estrada deserta; um viajor segue por esta estrada quando, de repente, cal um horrivel temporal; o viajor, apavorado, procura se abrigar e, ao longo vê a jal casa e para ela corre e nela se abriga; o temporal passa e o vinjor, lógicamente, prossegue no seu caminho. Outro viajor vem também pela estrada; outro temporal cai e também se abriga na tal casa; e pasira, uma infinidade de viajores passara pela estrada, vários temporats caem e éases viajantos se abrigam na tal casa abandonada. Como nenhum dos viajores cuidou de consertar a casa mas, ao contrário, alé arrancou madeira dela e outras colsos de que teve necessidade para nela finat, a casa vai, pouco e pouco, sendo destruida e, finalmenfe, vira um montão de ruinas. O médium, ou meihor, a criatura humana que não desenvolve suas faculdades mediúnicas nada mada é do que ossa casa abendonada na estrada. Os viajores nada mais são do que os espiritos obsessores que, por vêzes sem conta, atacam a criatura, isto é, o médium e que, aos poucos, vão destruíndo a casa, quer diger, vão destruindo o "corpo físico" do médium. de l'empornis, por sun vex, nada muis são do que as vêzes sem gonto em que a criatura é vitima dos obsessores.

Bendo, pois, caso de obsessão por "medianidade não desenvolvida", depois de feilo o exame como digo acima, terse-à de "doutrinar" a vitima (esta nada mais é do que um
médium e, de um modo geral, médium de incorporação), dimendo-se a ela que, como médium, terá de prestar a caridade
para isso, terá de entrar num terreiro para se desenvolver,
isto é, para adestrar a sua mediunidade. Quanto aos espiritos
obsessores, deve-se dizer a éles que, embora estejam ajudando
a vitima (com o trabalho deles, a vítima passará a prestar a
caridade, lógicamente e, assim, estará cumprindo com a Lei
de OBATALÁI deverão se afastar deia, a fim de que, não só
cles possam progredir na escala espiritual, como a vitima, ficundo livre déles, também irá progredir, isto é, melhorar seu
concelto perante OBATALÁ (Deus), além de ficar curada do
mai que a atacava.

#### UM CASO DE MEDIUNIDADE MAL EMPREGADA

Vamos agora, finalmente, tratar dos casos de "obsessão nor mediunidade mai empregada".

"Entre seus inúmeros e singulares ensinamentos, deixounes JESUS, o nosso irmão Maior, o Médium SUPREMO, nosso Pai OXALÁ, o seguinte: "IDE E CURAI OS ENFERMOS, EX-PILI OS DEMÓNIOS, LIMPAI OS LEPROSOS E DAI DE GRA-CA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES".

No livro "UMBANDA DOS PRETOS-VELHOS", no captulo XVI, vê-se o seguinto: "Dar de graça, o que de graça se rorole — para quem quer, de fato, ser espirita — significa, ao que se poderá dizer, a verdadeira pedra angular ,o verdadeiro attentro em que se deve apoiar a prática da mediunidade.

Em outros palavras, é — o se prestor a caridade sem paga niguna se receber em troca — o em que consiste, verdadeiramente, a prática do "AMAI A DEUS SÓBRE TÓDAS AS COI-HAS E AO PRÓXIMO, COMO A VÓS MESMO". Um médium, pois, que receber qualquer paga, em troca da caridade que prestar, está, integralmente, fora dos ensinamentos do Divino Mestre e, assim, empregando ma) a sua mediunidade — Nessas condições, não só poderá acabar perdendo a própria mediunidade — ou pelo menos perder a proteção e defesa dela decorrentes — como, por outro lado ternar-se fácil campo de ação para os Espíritos monos esclarecidos, isto é, ser vitima do uma obsessão".

Isto pôsto, verifica-se, então, se a vitima que tivormos para atender, está ou não dentro dêste caso de "obsessão por mediunidade mai empregada". Caso esteja, só hayerá um remédio: aconselha-se a vitima a não fazer mais o que tem feito e, assim, mudando de vida, melhorará e ficará curada, pelo menos daquela vez. Quanto aos Espíritos obsessores neste caso, para que éles se afastem da vitima, será necessário se fazer uma obrigação para éles ou, pelo menos, será necessário que se dê algum "presente" a eles. De qualquer forma, porêm, ter-se-á de "doutrinar" ésses Espíritos.

\* \* 4

Vetificados ésses pontos, ou seja, depois de se ter examinado a vitima sob o aspecto da "obsessão ou obsidiação", se ela não estiver enquadrada om nenhum dos casos, então e só então, que se poderá dizer que, na verdade, se trata de um caso de "trabalho de Quimbanda" ou "Magia Negra".

5

## Fortalecer o "Anjo de Guarda" — outros trabalhos de proteção

Depois de examinada a vilimo o, portanto, depois de se saber so o caso a tratar é apenas do "obsessão ou obsidiação" ou se é, na verdade, de "trabalho de Quimbanda" ou "Magia Negra", é aconselhável que, antes de se começar, pròpriamente dito, o trabalho para curá-la, se "fortifique o seu Anjo de Guarda.

\* \* \*

Não há quem não saiba o que é um "Anjo de Guarda". Embora se acelte o "Anjo de Guarda" (Eledá) sob diferentes interpretações, isto é embora cada pessoa interprete a Idéia dêsse Anjo à sua própria moda, não deixa éle, na verdade, do ser um Espirito que, segundo ALLAN KÁRDEC (no capítulo IX do seu "O LIVRO DOS ESPIRITOS") persence à categoria dos Espiritos Protetores, familiares ou benévolos".

De qualquer forma, porém, accita-se a existência, ao lado de cada criatura humana, de um "Espirito que é encarregado de proteger e defender e também orientar ou guiar a essa criatura". Esse Espirito, justamente, é o "Anjo de Guarda" dessa criatura.

Esse "Anjo de Guarda", como se diz e acredita de um modo geral, pode estar, por vézes, "enfraquedido", quer dizer, sem "Fórças" e, por isso, incapaz de cumprir integralmente com a sua missão, isto é, incapaz de "protoger, defender e também orientar ou guiar a criatura de quem ele é o guardião.

Acrodita-se mesmo que, por vezes, o "Anjo de Guarda" de inna pessoa está "amarrado", ou seja, "foi amarrado por alguém e, naturalmente, para projudirar a pessoa cuja guarda a cie foi confiada.

h bje úli

O que acontece, verdadeiramente, em qualquer caso, - que a criatura, pelo seu modo de viver, "fortifica ou enfraquece a sua aura", isto é, o seu Ovo Aurico e, desta forma, aumenta cu diminui e até anula a sua "defesa pessoal". È o caso a que me refiro no primeiro capitulo deste livro, quando digo: "Como não queremos viver num inferno e sim num paraiso, devemos, antes de mais nada, criar esse paraiso. Nos e mais ninguém, realmente, é que poderemos tat fazer.

De qualquer forma, porém, vamos aceltar o fato do "Anjo de Guarda" poder estar ou não "fortificado", poder estar ou não "armarrado", ter sido ou não afastado. O o que se diz e se acredita de um modo geral e, assim, como "A voz do Povo é a Voz de Deus", yamos deixar a cotsa como está,

\* 5 a = #

Digo, no principlo de capítulo V (seste livro que, "depois de examinada a vilinta e, portanto, depois de se saber se o caso a tratar é apenas de "obsessão ou obsidiação" ou se, realmente, é um caso de "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", é necessário que, entes de se começar, propriamente dito, o trabalho para curá-la, se "fortifique o seu Anjo de Quarda",

E como se fará para "fortificar o Anjo de Guarda"?!

Respondendo, digo que, em verdade, há dois melos para tal se conseguir.

Um desses meios, isto é, um desses processos, consiste apenas no fato da criatura (especialmente se for médium, ou melhor, se se dedicar à prática da mediunidade, qualquer que seja essa mediunidadei, "andar dentro da Lei". Em outras palayras, cumprir, o melhor possível, com a Lei de nosso PAI ORATALA (Dens); "Amar a Dens sobre todos as coisas 6, 80 próximo, como a si mesmo".

Se assim fixer, aliás, muito ou quase nenhuma probabilidado terá de ser atingida pelo mal que lhe hajam mandado, Contudo, muitas vezes acontece que, mesmo andando dentro da Lei, a criatura pode vir a ser atingida, embora não tão ficilmente, pela Quimbanda.

Este processo, por sinal, é o mais difícil, uma vez que nós, criaturas inumanas que somos, nunca cumprimos, à risca com a LEI DIVINA.

Outro meto té o mais fácil e o mais comum) consiste no seguinte:

"Ao lado de um copo branco, liso, cheto dágua, colora-se uma vela (deve-se usar uma tampa de lata, um pires, isto é, qualquer colsa onde se coloque a vela de modo a evitar um incêndio). Acende-se a vela e reza-se uma oração qualquer (poderá ser apenas uma simples "Ave Maria"). Ofereco-se a Deus, dizondo: — "Meu Deus, cu Vos ofereço esta prece e a luz desta vela, como força espiritual e como luz espiritual para o meu Anjo de Guarda. Aceitai, pois, meu Deus, esta minha oferenda e permiti que, estando fortalecido e esplarecido o meu Anjo de Guarda, possa Ele melhor me proteger, me detender e me orienta; na vida aqui na Ferra".

a a e

Isto, allás, poderá ser felto semanalmente ou mensalmente ou sempre que a persoa sentir ou perceber que sua vida sob qualquer ponto de vista, não anda lá muito boa.

Seria mesmo interessante que, cada semana, num mêsmo dia e numa hora certa (a mesma hora) se repetisse esse trabulho. O resultado será positivo, desde que seja feito com Fé.

De grande valor tembém para isso, é a criatura, além de "Torinlecer o seu Anjo de Guarda" como acima digo, fazer uma "discignação" (dar um presente) para a entidade que rege o seu

massimento. Para isso, deverá a criatura verificar o dia do acu nascimento e mesmo a hora, a fim de, inicialmente, caber qual é essa Entidade, o que lhe será permitido pelo livro A l'imbanda Através dos Astros (Horóscopo), desta editora.

Por exemplo: Se a pessoa nasceu de 20 de janeiro a 18 de lovercho, ela é de signo de Aquárlo e é Omulu que rege esse periodo. Assim, a criatura deverá fazer "uma obrigação" para Omulu. Se a pessoa tiver nascido entre 19 de feverciro e 20 de março, ela é do signo de Peixes e é Iemanjá que rege esse periodo. Assim, terá a pessoa de fazer "uma corigação" para Iemanjá. E assim por cliante. Os livros bons para serem usados como orientadores nisto, são, entre outros, os seguintes: "A Umbanda Através dos Astros" e "Comidas de Santo e Oferendas".

64 AL 16

No dia seguinte ao em que tiver feito a prece e acendido a vela para "fortalecer o seu Anjo de Guarda", deve-se "doscarregar ou despachar" a água.

Para isto, chega-se ao lugar em que se fêz o trabalho no dia anterior, faz-se, com a mão direita, uma cruz no chão, em frente e pede-se licença para relitar o copo (estará ainda chelo dágua) e para 'descarregar ou despachar" a água. Isto feito, conduz-se o copo na mão até um lugar onde haja água corrente (uma pla, um riacho, um rio, ou seja o que for em que a água corra). Pode-se mesmo, no caso de não haver o que acima digo, fazer-se à porta de entrada principal da residência.

No caso de fazer em água corrente (numa pia, por exempio), faz-se o seguinte: abre-se a torneira e deixa-se correr um pouco dágua dela. A seguir, vai-se despojando a água do copo e, ao mesmo tempo, dizendo-se:

> "Salve Oxum! Salve Iemanjá! Salve o Povo Dágua! Peço proteção"!

Se se descarregar em uma porta, dever-se-á virar de costas para a rua e, jogando-se a água do copo por elma do embro esquerdo, diz-se as palavras acima também,

#### UM TRABALHO DESTINADO A FORTALECER O ANJO DE GUARDA

Para que meus irmãos compreendam melhor esse trabalho destinado a "fortalecer o Anjo de Guarda" darei, a seguir, na (ntegra, a descrição de como se dave fazer.

0 4 0

Vamos tomar a segunda-feira, de cada semana, por exemplo, para se fazer o "trabalho". Vamos escolher, por outro lado, uma das seguintes horas: 6 horas da manhã, 12 horas (meio dia) ou 18 horas (seis horas da tarde), para a sua realização, Vamos supor que se tenha escolhido as 6 horas da manhã.

Muito bem! Faremos, então, o seguinte:

- 1) Às 6 horas (da mantă) em ponto, (dirijo-me para um des cantos da sala ou de qualquer comodo da casa em que moro. Ai, antes de mats nada, peço licença a Deus (pelo pensamento, isto é, mentalmente, no entanto, posso até falar como se estivesse conversando com alguém, quer dizer, falar sozinho como se diz vulgarmente). A seguir, coloco a vela no chão, em pé fé bom colocar num piros branco ou mesmo numa tampa qualquer de lata; isto não tem importância; é somente para evitar a possibilidade de incêndio provocado pelo fogo da vela). A frente da vela, coloco um copo branco, liso, cheio dágua. (É aconselhávol que se use sempre o mesmo copo que, no primeiro trabalho, deverá ser virgem, ou seja, que não tenha sido ainda usado).
- Colocada a vela e o copo, como acima digo, acendo, então, a vela.

- 3) Logo depois de acender a vela, faço a prece, quer dizer, reso um Pai Nosso e uma Ave Maria ou aponas uma Ave Maria, (Deve-se rezar contritamente e com Pé).
- Terminada a prece, viro-me para Deus (yannos dizer assim), ou seja, dirijo-me a Deus e digo:

"Men Deus, cu Vos ofereço esta prere como força espiritual para o men Anjo de Guarda e a luz desta vela como luz espiritual para ele. Aceltai, pois, men Deus, esta oferenda que Vos faço e permiti que, estando fortalecido e esclarecido o men Anjo de Guarda, possa Ele melhor me proteger, me defender e me orientar na vida aqui na Terra. Se o men Anjo de Guarda estiver amarrado, permiti que Ele seja desamarrado e que possa voltar, mais fortalecido e esclarecido, para me proteger, para me defender e para me orientar. Que assim seja!"

- 5) Isto felto, peço licença novamente (do mesmo modo que fiz ao começar o trabalho) e me retiro do lugar.
- 6) No dia seguinte, de preferência às 6 horas da manhă, vou ao local em que tiver felto o trabalho na véspera, peço licença para "descarregar" (é o mesmo que "despachar") a água e, com o copo na mão, dirijo-me à porta de entrada principal da casa que moro, ou ao portão de entrada da casa (será até melhor).
- 7) Lá chegando, jogo fora a água, por cima do men embro esquerdo (devo tomar cuidado pura que a água não me atinja ao ser jogada), e so fazê-lo, digo:

"Salve Oxum! Salve Iemsujā! Salve todo o Povo Dāgua! Proteção para mim!"

ir ж п

Assim fazendo, meu "Anjo de Guarda" está fortalecido e esclarecido e até "desamarrado" (se for o caso) e a minha vida, logicamente, terá de melhorar.

Repetindo-se osse trabalho em cada segunda-felra ou em cada dia em que tiver sido feito a primeira vez, o nosso "Anjo de Guarda", evidentemente, ficará cada vez mais "fortalecido" o mais "oscharecido" e, assim, melhor nos protegera, nos aufendera e nos orientara.

É precise notar-se, perém, que não é só fazer isse o que melhorará a nossa vida. Da nossa parte, ao mesmo tempo, teremos de nos esforçar, ao máximo para cumprir com a "LEI DE OHATALA": Amar a Deus sobre todas as ceisas e, ao próximo, como a si mesmo".

\* \* :

Além desse trabalho para o nosso Anjo de Guarda, é bom que, às segundas, quartas e sextas-feiras, se tome um "Bauho de Descarga". As homs para esses hanhos, deverão ser aquetas mesmas, isto é: 8 horas da manhã, 12 horas (meio dia) ou 18 horas (seis horas da tarde).

Para o "banho de descarga", os irmãos devem comprar mas casas de cryas, o seguinte: ARRUDA, CHINÉ PIPIU o SAL GROSSO.

Para se tomar esse banho de descatga, a regra é a seguinte:

- Toma-se banho comom (água fria ou água quento: é, a seguir, enxuga-se bem o corpo.
- 2) Logo depois, do pescoço para baixo e formando-se ama cruz sobre o corpo (à frente, às costas, à esquerda e à direita), despeja-se o "banho de descarga", banho esse, como digo linhas ababa, composto de: arruda, guiné piplu e sal grosso.
- 3) Ao se "despejar o banho de descarga" sobre o corpo, é bom se salvar as Entidades da água: Oxum, Icmanjá e Povo Dágua A saudação é a mesma que cito anteriormente:

"Salve Oxum!
Salve Jemanja!
Salve todo o Povo Dugua!
Proteção para mim!
Que en seja descarregado!

È intportante também, rezar-se todas as noltes, a seguinte oração, destinada ao nosso Anjo de Guarda,

"Santo Anjo do Senhor,
Meu Zeioso Guardador,
pois que, a Tt. Deus me confiou...
sempre me rege, governa e flumina;
Que assim seja!"

E acon l'avel, além do trabalho para fortalecer o Anjo de Guarda e do Banho de Descarga, dar-se proteção e defesa à própria casa onde se mora,

Para isto, enche-se um copo de água e, dentro coloca-se 3 (três) pedrinhas de carvão (contum). Deixa-se ficar. No dia seguinte, vertica-se se as pedrinhas de carvão estão à flor dágua ou se afundaram. Se estiverem à flor dágua, isto é, se não tiverem mergulhado, deixa-se ficar. Mas, se tiverem afundado, "descarrega-se a água" (o processo é o mesmo já indicado). Faz-se também a saudação já mencionada, ao se descarregar a água na conformidade do que ora digo, enche-se novamente de água o copo, coloca-se no mesmo outras 3 (três) pedrinhas de carvão. (Não poderão ser as primeiras). Vai-se repetindo essa operação, tantos dias ou tantas vezes que forem necessários, até que, colocando-se novas pedrinhas de carvão, clas não se afundem e, portanto, fiquem à flor dágua. Quando isto acontecer, a casa estará "descarregada ou limpa" de todos e quaisquer fluidos nocivos, isto é, prejudiciais.

60 pp 1

Ontra coisa aconselhável também, é se colocar ombatxo da cama (especialmente quando se é casa(ko) um copo com água, tendo-se colocado sal grosso dentro dágua. O sal deverá sey colocado, de preferência, com a mão esquerda.

De quando em quando (de preferência de 3 em 3 ou de 7 em 7 dias) deve-se "descarregar a água". (O processo já é nosso bastante conhecido).

#### DEVOÇÃO PARA AS ALMAS AFLITAS DO PURGATORIO

Também se deve ter em casa, plantada em uma lata ou vaso de barro, a planta chamada de "Comigo ninguém pode". É uma planta venenosa, não resta dúvida no entanto, a sua existência numa casa, laz com que nota não entrem fluidos mana ou nocivos, os quais serão absorvidos pela citada planta, não nos causando qualquer mal.

á multo bom também, para proteção de nós mêsmos ou de nossas casas, bem como do nossas familias, e "devoção com as Santas Almas ou as Almas do Purgatório, especialmente com as "Almas Aflitas do Purgatório".

Esta devoção pode ser constituida, apenas, do seguinte:

- 1) Todas as segundas-felras à noite, acende-se uma veia (fora de casa, no quintal ou numa área externa) para as Almas. E, ao se fazer isso, faz-se ou reza-se uma prece em beneficio dessas Almas, sendo preferivel, para mais depressa se conseguir o que se deseja, rezar-se para as "Almas Afiltas do Purgatório".
- 2) Pede-se a essas "Almas Afiltas do Purgatório" que: "pela afilição delas, pelo desejo que elas têm de sair o quanto antes do Purgatório, que peçam a Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, proteção para nós, para nossa familia, proteção para nossa casa".
- N. B. Este trabalho, isto é, essa devoção com as Almas Aflitas do Purgatório, também poderá ser felto para se obter alguma Graça especial de Deus. O processo é o mesmo, com a diferença, apenas, na parte do pedido que se faz. Neste, isto é, no pudido, daver-so-á dizer o seguinte:

"Minhas almas aflitas do Purgatório, pela vessa aflição, pelo desejo que tendes de sair o quanto antes do Purgatório, en vos peço, pedi a Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me consigais de Deus, a Graça de (menciona-se a tiraça que se deseja). Que assim seja!

## Cura de "obsessões ou obsidiações" causadas por imperfeições morais

Arries de mais nada, no que se refere às curas de casos de "obsessão ou obsidiação", devo dizer que os mesmos, na verdade, devem ser atendidos em "terreiro" e em "sessões especiais". Isto, aliás, é a opinião de todos ou quase todos os Escritores o Entendidos de Umbanda e, também, dos próprios Chefos de Terreiros,

Até certo ponto estou de acordo com cles. De fato, em taja trabalhos de cura, "devem ser eles feitos em sessões especiais e isto porque, como se sabe, a base de todos os trabalhos espirituais deve ser, justamente, a "concentração".

No entanto, o que menos se vê nos terreiros é exalamente a concentração, já não só por parto dos assistentes (o que em parte é desculpável) como também por parte dos própries médians ou filhos de Santo que neles trabalham.

A mou ver, o que é de fato necessário e até mesmo indispensável, "é que o dirigente de tals trabalhos seja um profundo e perfeito (ao máximo possível) conhecedor do assunto ou, em outras e mais extensivas quão apropriadas palavras, das "mirongas de Umbanda", ou seja, dos Seus segredos.

De um modo geral, todos os Escritores de Umbanda aconsolham e bem assim os Chefes de Terreiros recomendam, que se faça três espécies de sessões nos Centros Espíritas de Umbanda, a saber:

- ы Beandes publicas;
- in Sessões para desenvolvimento de médium;
- ri Hessões especiais para curas,

listas últimas, ou seja, as "sessões especiais apenas para adatos", a meu ver, têm tão sômente o objetivo de, "levando-se em cueta que as pessoas, de um modo geral, são curlosas, farondo-se "sessões ospeciais apenas para sócios", será despertada necam pessoas a curlosidade de saber o que se passa em lata assades e, como são essas sessões sômente para sócios, a aolução é "entrar também para sócio do terreiro". É uma coisa junta É um medo de ampiliar o quadro social, ou seja, aumentar o púmero de mantonedores do terreiro.

\* \* \*

Quanto a mim, por exemplo, parto do principio de que, não sendo como não sou egoista, e além disso por achar que todos também poderão fazer o que eu sei e o que faço, isto é, que todos deverão aprender as colsas que sei, justamente porque as aprendi vendo-as serem feitas, acho que tais trabalhos deverão ser feitos diante de assistentes outros que não sejam de que, propriamente dito, neles tomam parte direta e mesmo integrante. Salvo casos de todo em todo especiais, sempre gostei de ter assistentes em meus trabalhos dessa natureza.

0 9

Antores e Chefes de Terreiros outros há tembém, que dividem as sessões a serem realizadas nos Centros Espiritas, como segue:

- a) Sessões públicas de Caridade;
- b) Sessões para desenvolvimento de médium;
- el Sessões especiais para curas,

Mestas últimas é que se atende aos casos de curas tanto de "obsessões ou obsidiações" como de "trabalhos de Quimbanda ou Magia Negra". Nelas, dizem eles, a assistência deve ser reduzidissima.

Francisco Xavier da Silva, por exemplo, em seu tivro "SA-RAVÁ UMBANDA" à página 90, diz: "Além do doente e pessoas de sua familia, sòmente devem estar presentes o presidente do centro, o chefe do terreiro os médiuns indicados ou escolhidos. A projença de pessoas estranhas sòmente poderá ser permitida, mediante autorização do presidente ou de um membro qualquer da diretoria",

Como se vé, tals sessões podem ter ou não a presença de pessoas estranhas. Se de um modo geral não se permite a presença dessas pessoas em tals sessões, isto é uma questão apenas convencional. Nada de espiritual ou de mais grave existe. A única coisa que poderia vir a ser necessária era a absoluta concentração e, a esse respeito, muitas sessões de tal natureza fiz eu preocupando-me ou não com isto; no entanto, sempre obtive os meihores e mais salutares resultados, Graças a nosso Pai OBATALA.

相 幸 軸

Pompilio Possera Eufrasto, por outro lado, em seu livro "CATECISMO DO UMBANDISTA", constituindo, altas, os capítulos I, II e III, refere-se respectivamente, às sessões de Caridade, às de Desenvolvimento (de médiuns) e às Descargas. A estas últimas, por sinal, classifica o autor como "uma das sessões mais perigosas na Umbanda, porque vêm tratar dos elementos mais baixos do Astral, o por isso o Diretor do Terreiro deverá tem muito cuidado na sua execução, pois se não fizer direito poderá acarretar grandes projuizos materiais e espirituais a todos os presentes na sessão.

Os componentes desta sessão deverão ser sómente: o corpo mediúnico e os irinãos oscalados pelo chefo do terreiro que irão receber a caridade, também não devo ser permitido a presença de crianças sob hipótese alguma".

\* \* \*

Para mim, acho que essas sessões, tanto podem ser feltas em recinto fechado e sem assistência, como dentro ou fora do jerreiro Em outras palavras e como digo no inicio deste capiluio, o importante para quo tais sessões se realizem e produzam o efejio desejado e esperado é, antes de tudo, que "quem no dirija tenha profundo conhecimento do assunto, ou seja, que saiba de fato o que faz ou que conheça as "mirongas da Unibanda" e que, por isso mesmo, saiba o que fazer e como deverá fazer em tais casos.

E tanto assim é que, por vezes, os trabalhos desta natureza têm de ser felto fora dos Centros Espiritas (nas casas das próprias vitimas e, lògicamente, com assistência sobremedo heterogêneo e, até mesmo, em casas de pessoas de outras religiões e que, se apelaram para a UMBANDA, só o fizeram porque "não houve outro jelto".

En mesmo, por vezes sem conta, enquanto trabalhel com a "Falange de Kangò", no "Caminheiros da Verdade", level nteus médiuns a diversas casas onde, inclusive as próprias vilimas ,eram católicas ou de outras religiões.

Além disso, quando dirigi um "Centro" no vizicino Estado do Rio, há pouco tempo atrás, realizei tais "sessões de cura de obsessões", no transcurso das sessões normais do Centro. Fazia-o, por sinal, como digo em começo, logo após a Gira de RXU.

O importante, no fim das contas, ó que a sesão seja leita e, além disso, que seja de modo a dar o resultado desejado e esperado.

Não só em livros meus, anteriores, como neste mesmo, linhas atrás, tenho me referido, com abundância de detallica e explicações, à questão de "obsessões ou obsidiações".

Não só defini, isto é, disse o que é "obsassão ou obsidiação" como, por outro lado, citel as causas e naturezas das espêctes existentes de "obsessões".

Prosseguindo neste capitato, pois o seu próprio titulo o diz, tratarci aqui, tão somente, das "obsessões por imperfetebes morais".

Imperfetções Morais nada mais são do que os defeitos que como criaturas humanas que somos, apresentamos todos nós, sem excessão. Uns em maior, outros em menor grau, todos nós temos defeitos, por vezos, até bem graves, desde que sejam encarados, de um modo geral sob o ponto de vista moral e, mais ainda, sob o ponto de vista religioso umbandista.

Todavia, há casos (infelizmento em grande número) em que cais defeitos, por sua natureza, podem vir a prejudicar mesmo a outros. Aí sim, deverão ser eles combatidos, o máximo que nos seja possível e da melhor e mais eficiente forma de que possamos lançar mão.

Delxando de lado os demais, tratarel aqui, apenas, do defelto moral representado pelo "alcoolismo". Em outras palavras, tratarel aqui, tão sómente, dos "alcoolatras" ou "beberrões contumazes".

Note-se que, na verdade, pode-se aceitar duas espécies de "alcoólabas" ou "beberrões" a saber;

- at os que o são de fato, porque querem ser
- b) os que o são por influências espirituais.

Quanto ao: primeiros, ou seja, quanto aos que "são beberrões porque o querem", porque acham que devem ser beberrões é, para isso, alegam os mais absurdos motivos (para eles os motivos são bons e tógicos ) tais como "a morte da espôsa ou companheira", a "morte de um filho na flor da idade", os "desentendimentos com a família" e, se duvidarmos, até a "morte ou perda ou mesmo roubo de uma cachorrinha de estimação", apruas direi que, o seu caso (o caso desses beherrões) é um caso que só os "Cartolas" (os médicos) poderão tratar, poderão curar ou não, Não é, portanto, problema para mim e, por outro lado, por fugir à finalidade deste livro e, em especial, deste próprio capitulo, não cuidarei deles, isto é, não me preccuparei com oles.

De qualquer forma, porém, "para curar essos bobertões um pelo menos tentar-se a sua cura) aconseiho a seguinto aimputia;

#### UM TRABALHO PARA ELIMINAR O VICIO DA BEBIDA

Pega-se 3 (très) camardes pequenos ainda vivos (também serve sardinhas pequenas, miudinhas, também vivas) e se as coloca numa garrafa de cachaça ou da bebida que for da preferência do beberrão. Se ele gosta, por exemplo, de "Pitu", usa-se uma garrafa de "Pitu"; se ele gosta de "Pralaninha", usa-se uma garrafa de "Pralaninha" e assim por diante. Guarda-so a garrafa assim "preparada", em lugar que o beberrão não possa ver e, sempre que ele guiser beber, dá-se do conteúdo dessa garráfa.

N.B. De um modo geral, o individuo bebe nos botequins ou aeja fora de casa: Se assim acontecer, o necessário é conversar-se com o dono do botequim ou bar, ou da tendinha que o homem costuma freqüenter, ou mesmo com algum emprogado ineste caso, é lógico, ter-se-à que dar uma proprina, ou seja, uma gratificação) e pedir-lhe que, sempre que o indivíduo quiser beber, que ine soja dada a bebida da "garrafa preparada". Dela e somente dela, Se o negociante não concordar não devemos esquecer que a cura do nosso homem fará com que ele deixe de beber e, assim, será um freguês de menos, quer dizer, ums "cobrinhos mais deixarão de entrar" para a "magrinha" caixa cu do "vazio" boiso do negociante) a questão fleará reduzida, então, apenas a se pedir a DEUS, a se fazer promessas aos Santos (como fazem os Católicos) para que o nosso infeliz irmão se livre do vício de beber.

Será, por sinal, aconselhável que, ao mesmo tempo que for feita essa simpatia, se "Fortaleça o Anjo de Guarda" de posto homem, cu seja, do viciado em bebida. O processo já por demais nosso conhecido, está satisfatôriamente explicado po rapitulo anterior.

Também se poderá pedir um "reforço" (digamos assim) apelando para um "Guia Espiritual", durante uma qualquer sessão, pedindo-se a ease Espirito (esse Guia) que receite um "breve" centra a bebida para o nosso homem.

. . .

Vamos agora, na verdade, voltar so ponto principal deste capítulo, ou seja, so caso dos individuos que se tornam beberrões por influência espiritual.

9 W 6

A men ver e para ser sincero e honesto comigo mesmo, ou seja, para ficar em paz com a minha própria consciéncia, devo dizor que, em verdade, "todo beberrão é heborrão apenas porque o quer ser". Em outras palavras, só se é beberrão quando se quer ser beberrão. Há, de fato, em certos desses casos, uma certa influência espiritual no entanto, essa influência espiritual o que faz, apenas, é "cada vez mais aumentar a vontade de beber on de se embriagar da criatura", no entanto, não é essa influência espiritual a causa que faz o indivíduo ser beberrão. Esta causa é, antes de tudo, a própria vontade do individuo.

\* \* \*

De qualquer forma, porém, vou admitir que o indivíduo é beborrão por "influência espiritual" ou, em outras palavras, vou accitar o caso de "obsessão pelo alcoolismo".

Assim sendo, darei, a seguir, o processo para se "curar" tal espécie de "obsessão". Jú o usoi em alguns casos e, ao que tudo indica, sempre deu certo,

Vejamo-lo, portanto.

Depois de felto o "exame" na vitima, exame esse de que troto, em detalhes, no capitulo IV deste livro ou, em outras palavras, depois de se ter verificado que a "obsessão" 'tem por causa a imperfeição moral conhecida por alcoolismo ou vicio de bobor e se embriagar", deve-se agir da seguinto forma (seja mem terreiro, seja onde for que se tiver de fazer o "trabalho"):

- 1) Reúne-se as pessoas que tomarão parte neje (Quem vai dirigir o trabalho, os médiuns que vão trabalhar e que, de um modo geral, deverão ser em número de pelo menos 3 (três) um ou três outros médiuns mais para servirem de "cambonos", a vitima, isto é, a pessoa "obsedada" e quem mais quiser tessistir, ou seja, presenciar o "trabalho") e pede-se o máximo possível de "concentração" (deve-se dizer, neste caso, que todos os presentes deverão pensar em Deus ou em Cristo e, até, que procurem "ver no pensamento", ou seja, que procurem "mentalizar" o Cristo: vé-LO por pensamento).
- 2) Isto feito, trata-se da "defumação", tanto do ambiente (lugar onde se estiver trabalhando) como de todos os presentes (Chefes, médiuns, cambonos e assistentes). Para se faxer a "defumação", canta-se um "ponto" próprio. Qualquer "ponto de defumação" serve, no entanto, indico o seguinte", por ser mais curto e por isso meamo mais fácil de ser repetido por todos depois de ter sido "tirado ou iniciado":

"Povo de Umbanda Vem ver os irmãos teus, Defuma esses flihos, Nas horas de Deus".

Este "ponto cantado" deverá ser repetido até que a "Defumação" termine, isto é, eté que todos os presentes tenham ablo defumados (Defumar é o mesmo que afastar as influências suptrituals nocivas ou prejudiciais que acompanham as pessoas). 3) Terminada a "defumação", deve ser "birado" (cantado) um "Ponto de Abertura" (Qualquer ponto serve, no entanto, também por ser mais curto e por isso mesmo mais fácil de ser repetido por todos, indico o que se segue;

"Abrindo on nossos trabalhos, Nos pedimos proteção, A Deus Pai Todo-Poderoso, E à Mãe da Concelção".

Esto "ponto rantado" deverá ser repetido por 3 (três) vezes á o bastante.

4) A seguir e justamente para se obter a proteção de todo o Povo de Umbanda e bem assim de todo o Povo de Quimbanda, (seve-se cantar o seguinte "Ponto de Saudação a Todas as Linhas", o qual pode o deve ser repetido 3 (três) vezes também:

> "Salve as Linhas de Umbanda Salve Ogum, salve Iemanjá!... Salve a Linha do Oriente, Salve Oxossi, Xangô e Oxalá!... Salve a Lei de Quimbanda, Salve os Cabocios e o Malorá e também Kaminaldá!"

- 51 Depois deste "Ponto de Saudação a Todas as Linhas", deve-se cantar o "Ponto do Gula" da pessoa que vai dirigir o trabalho (geralmente é o Chefe do Terreiro quem dirige tais "trabalhos").
- 8) Isto fetto, o "Chefe do Terreiro" ou quem estiver dirigindo o trabalho, deve fazer a Prece de Abertura. Qualquer Prece serve, no entanto, aconsciho a seguinto, a qual foi cempre usada por mim e que, sendo feita, serve para abrir e fechar a "Gira". Em outras palavras: esta Prece deve ser felta ao início dos trabalhos e, dada a sua própria natureza, não é necessário que se faça qualquer outra Prece para encerrar. A Prece

que aqui don, é de minha prépria autoria e foi felta quando en dirigia a "Falange Kangô", como já disse, no "Caminhelros da Verdade". Esta prece, por sinal, é encontrada, com o nome de "ORAÇÃO DA FRATERNIDADE", no livro "ORAÇÕES DA UMBANDA" desta editora.

"Pal que estais no Céu, santificado para sempre seja o Vosso nome. Abençoai, Senhor, nós Vos pedimos, todos os que agui, na prática da Caridade, estão reunidos.

Venha a nós o Vosso Divino Reino e seja feita a Vossa e não a nossa vontade, Pai, assim na Tetra, como no Céu e em toda purte!

O Pão Nosso de cada dia — seja o do cropo ou do Espirilo — dal-nos hoje e sempre, Bonissimo Pal. Perdoal-nos Senhor, as dividas e ofensas para Convosco, como souhermos e quisermos perdoar as dos nossos semelhantes para conosco!

Não nos deixels, Senher, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal que — material ou espiritualmente nos pessa númeir.

Maria Santissima, Querida e Boa Mãe do Céu e Mãe de Josus — norso Divino Mestre — rogai, pedi e imploral a Deus por nos — inveterados pecadores, Espíritos atrasados que somos — agora e na hora dos nossos desentaces e por todo o sempre!

Apiedal-Vos também, Senhora, de todos os Espíritos desencarnados, sofredores e obsessores, cobrindo-os com o Vosco Divino e Materno Manto, tocando-lho o coração com o Vosco Singular e Materno Carinho, oh! Boa e Divina Senhora!

Santo Antônio de Pádus, Cabiocos Guaraná e Tira-Teiras, Pai Ambrózio e Caboclo Guiné — Vós que sols nossos Guiss, Amigos, Chefes e Protetores — enviai Vossas Benditas e Poderosas Falanges para nos ajudar e proteger!!!

Grandes Orixás da Querida Umbanda, valet-nos!

Caboelos e Pretos Velhos, Iaras e Crianças da Valorosa Congregação de Umbanda, estojal ao nosso tado e trabalhat conosco!

Povo do Mar. Povo do Oriente e todos os demais Espíritos e Forças Brancas da Paz, da Harmônia e da Concérdia, vinde a nós o secundal os nossos esforços no comprimento da Lei de Deus — a Lei do Amori '

E finalmente Vós -- Jesus -- Querido e Divino Mestre, Meigo Rabi da Galiléia -- permiti que, em Vosso Sagrado Nome e na Santa Paz do Pai Celestial, possamos iniciar, realizar e terminar esta modesta sessão de Caridade!

Assim sejal

N.B. Sendo usada essa Prece, dada a sua natureza, não haverá necessidade de se fazer uma outra, para encerramento da sessão.

É necessário, apenas, que quem estiver dirigindo o "traballio" e quando o mesmo acabar de ser feito, diga;

"Graças a Deus!

Agradeço a Proteção que tivemos em nosso trabalho e o resultado que obtivemos.

7) Depois de feita a Prece, quem estiver dirigindo o trabalho colocará a pessoa obsedada e, de frente para ela, os médiuns que vão trabalhar. Logo que isto for feito, o dirigente dirá (dirigindo-se, vamos dizor, à pessoa obsedada) o seguinte, ou coisa parecida:

"Que o Espírito ou Espíritos que ataca ou atacam esse irmão (ou irmã) passe (ou passem) para os médiuns, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santissima, em nome dos 7 Grandes Orixás da Umbanda e da Quimbanda".

8) Depois de "passado ou passades" (incorporado ou incorporados) o Espírito Obsessor (ou os Espíritos obsessores), num médium ou nos médiums (estes médiums são chamados de "transporte", no entanto, eu os denomino de "médiums" para passagem de "obsessor" e "médiums de Exu", tal seja o caso, ou melhor, a natureza de Espíritos com que venham a trabalhar), o Dirigento do Trabalho terá de doutriná-lo (ou doutriná-los, ou seja, terá de doutrinar os obsessores e hem assim a própria passoa obsedada (as palavias deverão ser apropriadas, idealizadas e proferidas à guisa de doutrinação e esclarecimento). Dever-se-á tanto aos obsessores como à pessoa obsedada, que estão errados, que não devem continuar fa-

mendo o que fazem, que deverão mudar de vida, Em suma, dever-se-á aconselhar a uns é outros, tendo por base, antes de mais nada, o que nos aconteco sob a imutávol e infalivel "LEI DO RETORNO": Tudo o que fizermos a outrem voltará a nós em dobro, lato é, por acréselmo.

9) Estará, assim, realizado e terminado o trabalho ou, em outras palavras, estará terminada a "eura da obsessão por alcoolsimo". de que estávamos tratando.

Dá-se Graças a Deus, como digo na alinea 6 (N. B.) e manda-se o "doente" (então curado, ou melhor, livre do Espírito ou Espíritos que o perseguia ou perseguiam) na Pas de Dous.

6 H F

É aconselhavel que se recomende à pessoa que foi "desobsedada ou desobsidiada", isto é, que foi livrada da "obsessão on obsidiação", para tomar "banhos de descarga", como segue:

 ao chegar em casa, depois de ter sido realizado o "trabalho", o banho deverá ser de:

> Alho macho (raiz e foihas) Um pedaço de fumo em rama Salsão Arroda Guiné Espada de São Jorge

2) Passados 3 (três) dias, o banho deverá ser de "protecão" e será composto de:

> Arruda macho Arruda fémos

Quebra tudo (se o doente viver nos Estados do Sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul)

Comigo ninguém pode (se o docute viver em São Paulo e nos demais Estados ou Territórios Espada de São Jorge, Levante, Cipo Mil Homens Guiné.

Isto no caso de se trajar de homens, Trajando-se de mulheres, o primeiro "banho" poderá ser o mesmo dos homens. O segundo, porém, deverá ser de:

Arruda macho
Espada de São Jorge
Hortelä graúda
Guiné
Pétalas de rosas brancas e vermelhas
Mangericão
Salsa da horta,

Sendo mulher não se lova em conta o lugar em que ela vive ou mora.

Se por acaso se tratar do caso de "crianças que tenham o vício de beber (o que é rarissimo), os "banhos" deverão ser:

- Arruda macho e fêmea (pouco)
   Folhas de laranjeira
   Um pouco de mel virgem
   Hortelà
- 2) Arruda macho e fémea (pouco)
   Salsa (pouco)
   Guiné (pouco)
   Rosas (pouco)
   Alcerim (pouco)
- N.B. Para que os "banhos" de adultos produzam efeitos mais rápido, deve-se adicionar sal grosso. Entretanto, o sal grosso só poderá ser adicionado, ou seja, juntado, depois de se retirar o "cozimento" do fogo. Para melhor orientação dos que-

ridos irmãos de Fé, aconsetho-os a adquirirem o livro "BANHOS, DESCARGAS E AMACIS". Nele os irmãos encontrarão farto esclarecimento a respeito. Nesse livro, aliás, os irmãos encontrarão os "banhos" a serem usados de acordo com as datas de nascimento das pessoas.

Ainda para maior segurança e proteção da pessoa desobsidiada, deve-se recomendar a ela que "fortaleça" o seu Anjode Guarda. O que se deverá fazor está convenientemente tratado e explicado no capítulo V deste livro.

### Cura de obsessões causadas por "Vingança de Inimigos Desencarnados"

#### VINGANÇA DA EX-NOIVA DESENCARNADA

Como início deste capítulo e antes de entrar, pròpriamente dito, no assunto que o constitui, vou contar a meus queridos irmãos de Fé, a título de exemplo e mais ainda como uma advertência de perigo, um caso verídico ocorrido lá pelos anos de 1950 ou 1951 — não estou bem certo.

A vitima — digamos assim — ainda vive, bem como muitas das pessoas que tomaram parte dos "trabalhos" de desobsidiação relativos a esse caso,

Foi algo de tenebroso, algo quase inacreditável, no entanto, por mais absurdo e fantástico que possa parecer a alguém (não aos espíritas e muito menos aos umbandistas), de faio tudo pode acontecer.

Trata-se de "uma vingança de um espirito desencarnado", levado a efeito contra a pessoa que, nesta Terra, fora seu nolvo (o espirito era de uma mulhor) e, além disso, dotado de todas as características de raridade, de vez que nele ocorreu um espantajo fenêmeno de materialização.

Um jovem (no tempo em que aconteccu, a vítima era bem menos idosa; hoje estará já de idade avançada, talvez com neus cinquonta e tantos para sessenta anos) era noivo de uma moça, de quem muito gostava. Aproximava-se o dia do enlace e, assim, esperava ele, com ànsia, unir-se à eleita do seu co-ração. Ele chamava-se Raul.

Passavam-se os dias e, cada vez mais próximo, lógicamento, via ele despontar no róseo horizonte de sua vida, aquele em que se tornaria realidade o seu sonho,

Passava-se os dias e, cada vez mais próximo, lògicaà cidade (morava num subúrbio da antiga Central do Brasil). Viujando do trem.

Eis que, de repente, no pròprio carro em que vinha descobre a noiva, isto é, aquela que pretendia transformar em companheira fiel para o resto de sua vida. Viu-a sim, no enlanto... em companhia de outro homem. E, além disso e muito plor do que isso, em atitudo bem leviana, totalmente fora de harmonia com o que, para ele, sempre fora a noiva. Vinha em verdadeiro colóquio com o (a) individuo.

De temperamento brando (talvez... quem sabe?!... filho de OXALA) limitou-se a ver e, na verdado, nenhuma atitudo violenta ou drástica tomou. Limitou-se, tão sòmente, a tomar a única atitude que, por um perfeito homen, especialmente porque ainda não se realizara o casamento poderia e deveria ser adotada: desfazer o noivado. Resolveu fazê-lo e, de fato, o fez.

\$1 10 10

Os tempos passeram. A moça, isto é, a ex-noiva do nosso jovem, de degrau em degrau, projetou-se na senda, on seja, no caminho da amoralidade.

Em outras palavras: entregou-se à prática — pode-se dizer — de uma verdadeira devassidão e assim, foi aos poucos enfraquecendo e, finalmente, tuberculivou. Foi recolhida a um sanatório e, por mais ingentes esforços que fizessem os méditos em contrário, seu organismo por demais abalado não rePor vezes sem conta mandou recados ao ex-noivo, no sentido de que fosse lhe fazer uma visita. Taivez quisesse podirlhe perdão. Taivez sim, taivez não! Jamais se o soube.

O fato, porém, é que desencarmou, ou seja, morreu.

O ex-nolvo não a foi ver. Não atendeu, portanto, a nenhum dos pedidos dela para que o fizesse.

Os tempos continuaram passando.

de de de

Certa noite, em seu quarto de dormir, viu o jovem que, de sua cama e em direção a ele, se aproximava sua ox-noiva. Viu-a de fato. Era ela mesma. Ele não estava dormindo e disso estava absolutamente certo e seguro. Era ela, portanto, que ali estava, bem à sua frente, cada vez mais perto dele Era ela e estava "materializada" isto é, apresentava-se como se, em verdade, ainda pertencesse ao nosso mundo, ou seja que mundo dos vivos.

6 4 m

Deltou-se ao lado do rapaz e, com ele, "manteve relações sexuals", as mais reais possiveis. Repetiu-se o fato, mais uma, mais outras outras vezes. Tal aconteceu, realmente, por cerca do um ano.

Totalmente apaverado, o jovem foi a médicos, a paiquiatras e um sem número de "Centros Espiritas". Tudo, porém, sem qualquer resultado: sua ex-noiva, constantemente, vinha ao seu quarto à noite, deitava-se a seu lado e mantinha relações sexuais com ele.

Els que, como talvez último recurso, dirigiu-se o rapaz (ou foi levado) ao "Centro Espirita Caminheiros da Verdade".

Lá chegando e na devida oportunidade, "trabalharam" para ele, E como?!...

ch de ri

Por orientação do "Caboelo Tira-Teima", que sinda hoje e a Chila Espíritual disquele Centro Espírita "trabalharam, nessa decobaldiação, 7 (sete) méditus homens, todos jovens, vestidos de branco. Usou-so de multas flores, muita doutrina e, finalmente, foi o Raul definitivamente libertado daquela tremenda e untos que tudo perigosa 'obsessão por vingança de um Espírito desenearnado".

Como vêem, men querkos irmãos, o perigo é enorme e, quen sempre, poderá ser glastado ou antilado.

排 非 月

Expesto que foi este caso, mais fâcilmente compreenderão os meus irmãos que "obsessões ou obsidiações por vingança de inlinigos desencarnados", são as que ocorrem quando, "desencarnada uma pessoa que neste planéta Terra, tenha sido foi se tornado; nossa inimiga e por isso tenha jurado vingança, propõe-se ela executar seu plano de vindita — e o fará, aliás, com possibilidades e facilidades málores — após o seu desenbace".

\* \* #

Evilar-se que tal aconteça é colsa que, lògicamente, estarà fora de nossas possibilidades. Só a miscricórdia o fará. Pode-trenos, porém, curar casos dessa natureza e, justamente do processo de tais caras, culdarel a seguir.

的 中 中

Constatado que, de into, trata-se de um caso de "obsessão ou obsidiação por imperísições merals, por mim tratado no capitado anterior. Pouca diferença, na verdado, haverá nos "trabalhos", como poderão verificar os nossos irmãos.

Depois de feito o "exame" na vitima, na conformidado do que explico no capitulo IV deste livor e, portanto, depois que se tivor certoza do que se trata, verdadeiramente, do uma "obsessão por vingança de inimigos desencarnados" (vide trem 3 daquele capitulo), faz-se o seguinto:

- 1) Reduc-se as possoas que vão temar parte no trabalho (quem vai dirigir, pelo menos 3 médiuns dos chamados "médiuns de transporte", 3 outros para servirem de "cambonos", a pessoa "obsedada ou obsidiada" e quem mais tenha tido permissão para assistir). Pede-se "concentração".
- 2) A seguir, trata-se da "defumação", tanto do ambiente como de cada um dos presentes. Para defumar, o processo, em tudo por tudo, poderá ser o mesmo usado no caso de "obsessões por imperfeições morais", inclusive o "ponto do defumação". Poderá ser usado qualquer outro tipo de defumação" e qualquer outro "ponto" desde que seja tembém de "defumação".
- 3) Isto feito, "tira-se o ponto de abertura", Também poderá ser o mesmo anteriormente citado, on outro qualquer. Deverá ser repetido por três (3) vezes.
- 4) Em quarto lugar e também para se obter a proteção de todo o Povo de Umbanda e do Povo de Quimbanda, pode-se cantar o mesmo "ponto de saudação a todas as Linhas". Façase por 3 (três) vezes, do mesmo modo indicado para o caso anterior.
- 5) Em quinto lugar "canta-se" o "Ponto do Guia" de quem for dirigir o trabalho. Tudo igual ao caso anterior,
- 6) Trata-se, em seguida, da "Prece de abertura". Tanto poderá ser a indicada para o caso anterior, como outra qualquer das encontradas no livro "ORAÇÕES DA UMBANDA". Aconselho, porém, que se de preferência à "Prece Fraternidade", dada a sua própria natureza, conforme já expliquei.
- 7) Em sétimo lugar, fox-se o mesmo que no caso auterior, isto é, quem estiver dirigindo o trabalho "convidará" o Espírito obsessor (ou obsessores) a se incorporar (ou incorporarem) nos médiens de transporte já citados.

8) Oblida a incorporação do obsessor ou obsessores, (azar a doutrina delo (ou detes), com palavras que se apropriem au caso e que deixo a critério de meas irmãos de Fé. Tal doubrinação, no te caso, deverá frisar bem a questão do "retorno", 1440 é, o fato de que "tudo que se jar aos outros, voltará robe: nos mesmos e em dobro, ou seja, por acréscimo.

D) Estará, assim, feito e terminado o "trabalho", Se a Prece de abertura tiver sido a "Prece Fraternidade", fag-se o musmo que no caso anterior. Se tiver sido uma outra, é necessário que se faça a "Prece de Encerramento" que também pode ser tirada do livro "ORAÇÕES DA UMBANDA".

+ + 10

Como no caso anterior, deve-se aconselhar a pessoa para quem foi feito o "trabalho" a tomar "banhos de descarga". Aconselho o chamado "Banho de Descarga Desencanto" ou, de preferência, o "Banho do Descarga São Cipriano". Estes banhos pedem ser encontrados em qualquer casa de ervas ou em casas especializadas em asauntos de Umbanda.

Devo-se aconselhar a pessoa, tambóm, para "fortaleger o Anjo de Guarda" ou seja, o seu "Eledá" ivide capitulo V desto livrol.

Apoleonia

## Cura de "obsessões" causadas por "Mediunidade não Desenvolvida"

No capitulo XIV do livro UMBANDA DOS PRETOS VELHOS, às páginas 133 e 134, vé-se o seguinte;

"Quanto aos casos de "obsessão por mediunidade não desenvolvida", dao-se eles porque — no que se pode dizor unta pessoa que a jenha é, nada mais, nada menos, que uma casa abandonada no melo de uma estrada grande e deserta; segue um viajor, despreocupadamente, o seu cambino (pela dita estrada, é clarol; começa, de repente, a escurecer e, ato continuo, a trovejar, prenunciando forte temporal; olha para um lado, olha para o outro, o viajor e, ao longe, vislumbra um abrigo - a casa abandonada na estrada; corre, naturalmente, em sua direção e, em seu interior, se abriga da tempestade; mas... outro, mais outros e outros viajores mais e que também seguiam pela mesma estrada -- a eles o mesmo faxem, eles também: refugiara-se na casa abandonada: dada a absoluta semelhança de situação e de circunstâncias, estabelece-se entre todos os viajores — refuglados, então, na ditacasa — uma espécie de camaradagora, isto é, constitui-se um agrapamento do qual fazem parte elementos perfeitamente semelhantes; passa, porém, o temperal e, cada viajor, deixando a casa, segue sua intercompida viagem; o tempo centinua paggando, por sua vez: novos viajores, novos temporais, novos refugiamentos na casa abandonada ég estrada ou, em outras palavras, muitos e os mais variados donos (eventuais, é claro)

terá a dita casa e, assim, vai ela, de mão em mão, desmantelando-se aos poucos, até que, finalmente, desmorona e se transforma em rainas.

A casa abandonada, lògicamente, é a possoa cuja mediunidado não está desenvolvida — diria não adestrada; os viajores nada mais são que os "obsessores"; o término do temporal, ou melhor, os términos dos vários temporais, por sua vez, podem ser tomados como sendo os diversos trabalhos de desobaldiação ou desobalessão (afastamento de "obsessores") que so fará em beneficio seu; o desmantelamento gradativo que sofrerá, por outro lado, pode ser aceito como as desastrosas consequências que, nas "pessoas obsedadas", deixam os fluidos dos "obsessores"; finalmente, o estado de ruínas em que a casa ficará, representa — e é fácil compreender — o aniquilamento total e consequente desençarne do obsedado".

64 64 25

No mesmo livro capítulo XII, à página 118, encontra-se o aeguinte;

"A mediunidade ou faculdade mediunica, pois, varia de criatura para criatura. Poderá ela — de um modo gera] — aprosentar-se (em se tratando, especialmente, de mediunidade incorporativa ou de incorporação) em um dos seguintes estados:

- a) Latente
- b) Progressivo
- c) Ostensivo
- d.) Desenvolvido

No estado latente, a mediunidade (ainda não manifestada, ou afastada) somente poderá ser constatada por um exame me-Heuleso, ou aceita por suposição.

No estudo progressivo, começa a se manifestar ou já se apresenta mais ou menos verificável.

No estudo estensivo, apresenta-se a mediunidade em toda ana pujança e, assim. é fácilmente constatada e, por isso mesmo estudada No estado desenvolvido, finalmente, apresenta-se a mediunidade em seu máximo grau de intensidade e com sua mais acentuada produtividade".

k s is

Sem que conheça o assunto, sem que o tenha estudado ou sem que alguém lhe Jenha dito, poderá qualquer possos dizer qual o grau em que se encontra sua mediunidade?!... Não! A não ser que se conheça o assunto, a não ser que se o tenha estudado, a não ser que alguém nos tenha dito, nenhum de nós poderá saber em que grau está sua mediunidado.

Muito menos ainda poderá saher qual a espécie de mediunidade que tem, ou quais as espécies. Sim, porque pelo menos em número de 67, são as espécies ou modalidades de mediunidades, isto é, allás, de acordo com os ensinamentos que nos deixou ALLAN KARDEO, o Codificador do Espiritismo.

Que toda a criatura, humana, homem ou mulher, moço ou moça, criança ou adulto, é médium — seja lá de que capécie ou espécies forem — é indiscutivel.

Assim sendo — é de um modo geral as criaturas humanas ignoram — todos nós, sem excessão, semos ou podemos ser influenciados pelos Espíritos desencarnados.

Dependendo, aliás de sermos ou não conhecedores do assunto, a influência desses Espíritos nos poderá ser favoravel ou prejudicial. Será favoravel se esses Espíritos forem bem intencionados, forem nossos amigos mas, se ao centrário forem eles mal intencinoados ou nossos inimigos, lógico será que a influência deles em nós só poderá nos sor prejudicial e ató mesmo fatal. Há até casos em que, embora tratando-se de Espíritos desencarnados que, em vida, no transcurso de nosso atual encarnação, tenham sido nossos pais, nossos avos, irmãos ou parentes, sua influência em nós é por demais perniciosa e mesmo, por vêzes, nos poderá causar o desencarne, ou seja, a morte,

Desta forma, multo comum é o caso de uma prasoa clinicamente boa, isto é, dada como "sem nenhum mal" pelos "Cartolas" (médicos) viver, no entanto, sempre doente, cada yez phorando mais e, finalmente, sucumbir.

No atestado de úbito, naturalmente, a "causa-mortis" tom de aparecer e aparecerá, contuño, a verdadeira causa dessa morte nada mais foi do que "a influência do um Espírito desengarnado".

Isto, indiscutivelmente, é uma verdade e, sendo verdade, não poderá ser negada.

Nestas condições, pode multo bem acontecer — e acontece mesmo muito comumente — que uma pessoa que sem o saber é "médium de incorporação" e tem sua mediunidade no "estado ostensivo", venha a ser tomada", isto é, influenciada ou dominada totalmente, não apenas por um más, em verdade, por vários Espíritos desencarnados.

Dar-se-á, nestas condições, o que se denomina de "obsessão ou obsidiação por mediunidade não desenvolvida" e que, como consequência, pode vir a mater essa pessoa.

É um caso geralmente difícil de ser tratado, especialmente porque os Espíritos obsessores, por absurdo que possa parecer, tém razão de fazer o que fazem, quer dizer, estão certos ao acicatarem as pessoas, de vez que estas, ga verdade, é que têm a única e exclusiva culpa do que lhes acontece.

De qualquer forma, porém, os casos de "obsesaão ou obsidiação por mediunidade não desenvolvida" podem ser tratados pelos mesmos processos que os já por mim citados, nos capátulos VI e VII deste livro, quanto aos casos de "obsessões por imperfeições merais" e "obsessões por vingança de inimigos desoncarnados".

Haverá untas pequenas e poucas diferenças, a saber:

(c a); (

 n) depois de "tirados" os obsessores e após serem os mesmos doutrinados, é interessante cantar-se o seguinte "ponto", o qual servirá como condutor desses Espíritos à Luz da Verdade, isto é, ao esclarecimento:

#### "PONTO DA ESTRELA GUIA"

Oh! estrèla do céu

bla

que guiou nosso pal

Guiai esses filhos Camittho que vão! Guiai esses filhos Caminho que vão!

Oh! estrèla do céu

bis

que me disse guaià

Povo de Umbanda que povo será? Povo de Umbanda Que venha ajudá!

N.B. Este "ponto" é também muito usado quando há uma visita a um "Centro Espírita" e essa visita se retira. Nessa ocassão, canta-se o "ponto".

b) a doutrinação, tanto dos "obsessores" quanto do "obsedado" doverá ser feita de acordo com a natureza do próprio caso: "aos obsessores deve-se dizer que, embora elea não estejam verdadeiramente errados, devem se afastar, contudo do obsedado" e a este (ao obsedado) deve-se dizer, ou methor, "explicar a razão de ser da osbessão e o que deverá ele fazer daí por diante".

 e) Tanto a Prece quanto os demais itens dos casos anteriores, podem e devem ser eles aqui empregados.

61 10 6

Como llustração, ou seja, como exemplo, narrarei a seguir (repetindo, aliás) um caso que bem se enquadra na "obsessão por mediunidade não desenvolvida".

Trata-se do seguinte:

"Em 1952 eu trabalhava à Rua Acre n.º 80, 2.º andar, na lirma "Cla. Triàngulo de Representações Ltda." e, assim, todas as manhãs ia de trem, saltava na "Central" e, a pé, seguia pria Rua Marechal Floriano (Rua Larga, até a Rua Acre, na qual finalmente entrava. Passava, portanto, pela frente do Ministério da Guerra (Quartel General).

Certa manha, como de hábito, dirigia-me ao irabalho quando, passando pelo Quartel General, tive minha atenção chamada para um homem que, como se estivesse desmalado, encontrava-se caldo aos pés da Estátua do Grande Caxias, cercado por grande ajuntamento de gente.

Julgando tratar-se de um atropelamento, o que não seria de estranhar, "encomendei o espírito do tal homem a Deus" e segui, ou melhor, teniel seguir meu caminho. No entanto como se eu fosse arrastado por força estranha, ful levado ao lugar om que o caso se passava.

Lá chegando e mal o fiz, como que impulsionado ou mandado por alguém (e o era de fato), perguntos se all, entre os presentes, havia alguém que fosse parente ou, pelo menos, conhecesse o jovem (era um rapaz de seus vinte e poucos anos de idude)

Respondeu-ine uma moça, dizendo ser noiva dele e que ele se chamava Orlando.

Agradeci e, virando-me para ela, disse-lho que o caso dele (de Orlando) "cra apenas uma doença chamada mediunidade e além disso, mediunidade ostensiva". Que aquela doença sòmente ele poderla curar e, para o fazer, terla de entrar para um bom Centro Espírita de Umbanda a fim de adestrá-la ou ederá-la. Disse-lhe mala que, assim como aquele espírito o havia jogado no chão ali junto à Estátua, poderia jogá-lo, também, lá na Oare da "Central", à frente de um trem em movimento, Diriam que ele tinha se suicidado quando, na verdade, teria sido ele jogado à frente do trem pelo Espírito que estava ali com ele. Disse alnda que aquele mesmo espírito poderia por uma arma de fogo ou outra qualquer nas mãos do

Oriando e, contra a própria vontade dele, o tornaria que ortminoso, um assassino.

Isto feito e diante dos othos de todos os presentes, (tirigime ao jovem que estava caido, ficando em pé sobre ele (as permas ao tado de seu corpo) e, (cimendo-lhe as mãos, elevej meus elhos ao aito, fiz uma prece mental (por pensamento), invoquei meu "CABOCLO GUAICURU", meu Preto Velho JOÃO GUIZUMBA" e, em voz alta, dando-lhe um sacolejão nos braços, disse; "Sat dele, meu trmão"! (eu me dirigia ao espírito que estava "incorporado" no jovem e que era de "cemitério"). O Espírito satu, Graças a Deus e, levantando-se a seguir, o Orlando pediu um pente para endireitar os cabelos. Estava como se nada tivesse acontecido,

Del Graças a Deus, agradeci aos "Gulas" e aos Amigos que tenho no Espaço (aos Espiritos outros com que trabalho) e. pedindo Reénça, fui embora,

Pols não, Doutor!"... disserum-me ao passar,

Pois simi... digo eu, Doutor!?... Doutor!?...

de sh p

Como nos casos enteriores de "obsessão", também este, para ser definitivamento atendido é necessário que o "obsedado" tomo "Banhos de descarga".

Acontelho, allás, também para este caso, o "Banho de Lescarga São Cloriano".

O obsedado, entretanto, deverá "fortalecer seu Anjo de Guarda" e, para isso, o processo já foi dado anteriormente, 9

## Cura de "obsessões" causadas por "Mediunidade mal empregada"

"Ide e cural os enfermos, expeli os demánios, Empai os leprosos e dal de graça o que de graça recebestes", disse o no:80 Amado e Divino Mestre.

Como se sabe e já jenho dito por mais de uma voz, ser médium, mormente de Umbanda, não é apenas têr a possibilidade de servir de interpaciónio nas comunicações entre o Mundo Invisivel (Mundo: Espíritos) e o Mundo Visivel (Mundo om que ylvemos). Ser médium, especial de Umbanda, é ser opasolador!... Ser médium é dar aos outros aquilo que quercmos que nos déem!. . Ser médium é secar o pranto do seu semelhante, é abandonar a sua dor!... Ser médium é não medir sacrificios para fazer a Caridade a outrem, é não ter hera para dermir ou para descansar, enquanto a cura, o sosseap ou o conforto de outrem dependerem de nossa mediunidade. isto é, da l'aculdade mediúnical Ser médium é tirar de 81 presmo para dar aos que necessicam a especialmente aos que nos pedem! Ser médium é dar a quem pode e não esperal receber paga, isto é, trabalhar de graça e, muitas vezes, ainda ajudar, com dinheiro, a execução de um qualquer trabalho em beneficio de cutrem! Ser médium é ter Dous no coração, è amar sem esperar ser amado! È usar sua mediunidade sem ser por curlesidade ou por divertimento! Ser médium é "Amar a Dous sobre todas as coisas é, ao próximo, como a nós mesmus"! Ser médium é algo que se exprime, quando no pello só se lem amor!

istin, meus irmāos)... Isto é ser médium!...

flor médium, ainda e finalmente, é nada receber pela Caridade que faz e é, por isso mesmo, não empregar mai sua familiade mediúnica!

É lato o que se fazi... Compreenderão os médium islo o lerão, em verdado, o direito de serem chamados e mais sinda de se chamarem médiums?!...

Não, meus irmãos!... Infelizmente, não!

Orando parte dos médiuns, a bem da verdade, não agridesta forma.

n 16 10

An cristuras, portadoras da faculdade aublime que se diz municipale ,são denominadas — Médiuns,

Os modos como se apresentam essas faculdades aos médicos são muito variados; conforme a natureza do organismo, assim será a faculdade de que poderá ser dotado o Médicos.

A estas criaturus cabe a tarcía ou missão de servir a todos que, de sua faculdade, procuram fazer uso; de forma alguma deve ser objeto de mau uso, pois, dal, poderão advir consequências desagradáveis, sobretudo ao possuidor da faculdade; não deve, também, ser objeto de curiosidade, distração, divertimento à nossa ansia de gozos para os sentidos do organismo fisico, e sim constituir o motivo para a prática simples o desinteressada do bem, da ceridade e do justiça, buscando nas palavros dos amigos do Além, o conforto às vicissitudes da vida ingrata, cheia de desitusões, do plano térreo, para que assim orientados, possam, ao partirem para os Pianos Euperiores, melhor so desvencilhar das colsas que não mais os podem tentar; é o meio para prepararmos o nosso espirito para a vida nos planos supériores.

As recompensas que poderão advir desta faculdade deverão ser, sómente, a elevação do próprio espírito; em hipótese alguma, o Médium terá pagas materiais para usofruto de sua matéria; quando esto fizer, sua faculdade terá rolado por terra, sem alcançar o fim desejado.

Vender o que não é sua propriedade?

Como é possivel negociar à custa dos amigos dedicados que cercam estes individuos?

Não! O Médium terá de ter desprendimento das rojsas terrenas; deve procurar viver uma vida tranquita, buscando no sessego e no retiro (o máximo que seja possível), o conforto e o lenitivo para as suas dificuldades e sacrificio na vida material; deve procurar sempre o contato daqueles que indagam das Coisas Divinas, da verdadeira vida, da vida da Luz, da música "do canto, da harmonia do espírito, que o Justo reserva a todos os seus filhos".

"É de todos — o médium de Umbanda — o que conduz maior carga maior peso; sua responsabilidade, indubitàvelmente, ó bastante grande; seu desprendimento das coisas materiais tem que ser enorme para que, com o uso dessa faculdade e conseqüente facilidade de manejo das forças ocultas, não venha, por tentação, a cair em graves faltas e ocros. Muitos já são os que rolam no lodaçal, das trevas; o abuso desmedido, incomensarável, dos poderes que estavam ao seu alcance, os lançou nas intempéries e vicissitudes da estrada escabrosa do erro.

Seus sontimentos deverão ser nobre e altruistas, olhando mais ao próximo que a si mesmo, pois, a Sabedoria do Pni é grande. Quem muito pede também dá; do nosso sacrificio haverá fruto; teremos o conforto do espírito e as belezar do Além; nossa visão se abrirá descortibando novos horizontes, onde os sentidos se confundem das grandezas que sentem".

6 4 1

De um modo geral, muitos dos nossos ismãos, especialmente os Médiuns de Umbanda, empregam mal a sua mediunidade. Não todos, é claro, no entanto, grande número deles. Una empregam a mediunidade para a satisfação de desejos inconfessaveis ou, em palavras mais claras, com os confecimentos e podores que têm em consequência de sua mediunidade, procuram saciar seus irracionais instintos, seus instintos bestiais, suas taras sexuais. Outros, por outro lado, se sorvem da sua faculdade mediúnica para se divertir e para divertirem a outros. Una tantos outros procuram apenas saciar a sua carlosidade, para isso empregando sua mediunidade. E finalmente outros, esquecendo-se do que sua mediunidade lhe foi dada de graça por Deus, cobrem a carloade que faxem, para tanto se servindo dessa mesma mediunidade.

E o que é que lhes val acontecer?!...

944 HI

"Quem brinca com lugo, se quelma"... è um adágio popular por demais conhecido,

t sk m

Todo módium que emprogar mal, seja já como fot, a sua mediunidade, mala cedo ou mais tarde sofrerá as consequências de sua falta e, como consequências justamente do mantemprego da mediunidade, acabará o médium — ele também — ficando "obsedado ou obsidiado" e, heate caso, ter-se-á nada mais nada menos, que "obsessão ou obsidiação por mediunidade mal empregada".

E como curá-la?!...

\* N H

A cura das "obsessões o obsidiações por mediunidade mai empregada" também poderá ser fella polo mosmo processo empregado na cura das outras espécies de obsessõe, isto é, as "obsessões por imperfeições morais", as "obsessões por vingança de inimigos desencarnados" e as "obsessões por mediunidade não desenvolvida",

Se diferença há, será ela tão sómente quanto à doutrinação do próprio obsedado ou obsidiado.

A este, ou seja, ao obsedado, neste caso, deve-se dizer quo, na verdade, foi ele mesmo que por seus atos, por seu desregramento em tudo por tudo no emprego, no uso de sua medianidade, o único e exclusivo culpado do mai que acarretou para si mesmo. Dever-se-á dizer, outrotanto, que se ele não mudar de atitude, não trocar totalmente o seu modo de viver, o que lhe acontecerá, no fim das contas, é receber um severo e impledoso, apesar do justo castigo pelos seus crimes, e este castigo, exatamente, poderá ser até mesmo o seu desencarne, ou seja, a sua morte como comumente dizemos.

Empreguem meus irmãos a sua mediunidade, como de fato o devem fazer e, indiscutivelmente, Jamais sofrerão tal castigo.

Este castigo, allás, na forma que o concebemos e aceitamos, é apenas de natureza terrena, isto é, pertencente às coisas da Terra, este planéta em que habitamos. E o que acontecerá com o nosso Espírito depois de desencarnado em tais casos, ao encontrar-se no Mundo Invisível, no Mundo dos Espíritos desencarnados?!... Quem o saberá?!"...

# Conhecimentos indispensáveis às curas das "Obsessões ou Obsidiações"

Os "trabalhos" e suas modalidades aqui ensinados, para as curas das diferentes espécies de "obsessões", podem ser feitos (e devem mésmo) de preferência nos próprios "terretros de Umbanda". No entanto, casos poderão aparecer em que, na verdade, tenham esses trabalhos de desobsessão ou desobsidiação de ser feitos em qualquer lugar, on melhor, nos próprios locais em que forem constatados ou verificados.

E, se tal acontecer, o que deverão ou mesmo o que poderão fazer os queridos irmãos de Fél...

\* \* 8

Respondendo a essa pergunta, apresento, a seguir, duaa hipóteses ou, melhor dizendo, indico duas medalidades diferentes para que, por qualquer dos mous irmãos, possam em tais casos ser atendidos. Note-se, porém que os processos que vou indicar são bastante perigosos para serem aplicados nas curas de "obsessões por vingança de inimigos desencarnados" e de "obsessões por mediunidade mai empregada".

o 4 0

Nos casos de "obsessão por vingança de inimigos desencarnados", os Espiritos obsessores, como fácilmente se comprermana, tâm raiya do "obsedado", querem se vingar dele do qualquer forma e, asolm, são espíritos dificris do serem doublinados e mais atuda controlados por qualquer dos nossos irmãos, a não ser que se trato de pessoas bem apareihadas para o queo. Pessoas que, de fato, conheçam o assunto,

Quanto aos casos de "obsessão por mediunidade mái empregada", por outro lado, os "espíritos obsessores", na verdade estão apenas castigando os médiuns pelas suas faltas. Para lavo, cases "obsessores receberam ordens superiores e, dada a sua própria natureza, não estarão dispostos, por "dá cá aquela palha", a se afastarem do "obsedado", e, nestas condições não será tão fácil dominá-los.

Em tais casos, pois, aconselho meus queridos irmãos a não empregarem os processos de que falo acima e que passavei a expor, como segue (apenas, devo frisar, para casos de "Obsessões por imperfeições morais" e "obsessão por mediunidade não desenvolvida".)

\* 4 4

O Divino e Querido Mestre, Nosso Senhor Jesus Cristo, entre muitos outros singulares e maravilhosos ensimamentos, deixou-nos os seguintes:

- "Pedi e dar-se-vos-á! Buscai e achareis! Batet e abrirse-vos-á".
- "Se deis ou mais se reunirem em Meu Nome, Eu estarei presente entre eles".
- 3) "Se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, movereis montanhas".

ф1 M Ф

Il Não se levando em conta o fato de qualquer irmão ter ou não ter conhecimentos profundos dos fenômenos espiritas e de suas inúmeras e diferentes manifestações mas, por matro tado, considerando-se que esse irmão, independente de ma própria vontade, tenha de atender a um caso de "obsessão por imporfeições morais" ou de "obsessão por medianidade não

desenvolvida", caso esse, por exemplo, constatado on ocorrido em plena rua, como doverá fazer?!... Como socorrer a vitima de tala espécies de obaessão?!...

Raclocinemos, para Isso, da seguinte mancira:

a) Eu estou shainho, é verdade, no entanzo, se pedir u outros temãos que aqui se encontram (estão presenciando o caso e, portanto, perto da vítima) que me ajudem, é colto que ele: me ajudarão. Pensando assim, o irmão deverá se dirigir as pessoas que se encontram ali, perto da vítima e, com voz enérgica e com convicção, dixer: "Por favor, meus irmãos; Pensem em Deus, pensem em Nosso Scahor Jesus Cristo, san?!...

É claro que o irmão será atendido o todos os presentes, peto menos grande parte deles pensarão em Deus, pensarão em Nosso Senhor Jesus Cristo e, desta forma, obterá o irmão a força de uma concentração necessária para exécutar o trabalho,

b) Eu sel que Jesus não mente e, assim, tenho certeza de que, se nós que estamos agul (no lugar em que coorrer o caso) estamos pensando em Deus e Nele, isto é, em Deus e em Jesus também, o que está acontecendo é que Jesus está entre nós ("Se dois ou mais se reunirem em Meu Nome, Eu estarel presente entre eles", e, se Ele está entre nós, é a Ele que eu vou me dirigir.

c) Jesus disse: "Pedi e dar-sc-vos-á! Buscal e achareis! Balei e abrir-se-vos-á!" Ora, muito bem!... Eu estou pedindo a Jesus; estou buscando o Seu atendimento ao meu desejo de curar (ajudar) a esse irmão ou irmã (a vitima); estou batendo à porta do Coração Dele. Lógo, se Ele (Jesus) està presente. Ele val me atendor.

d) Eu não tenho como ninguém tem Fé, verdadelramente falando, no entanto, eu confio em Jesus, eu confio em Deus (o que vem a ser quase a mesma coisa, no fim das contas) e, assim, como Jesus disse: "Se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, moverois montanhas", eu vou conseguir o que quero, eu vou ajudar a esse irmão ou irmã (a vítima).

Assim relacionando, teremos nos preparado para enfrentar ou atender o caso, ou seja, estará o meu querido irmão preparado para socorrer a vilima.

k # #

Como fiz a hipólese de que o caso se dá em plena rea, é lógico que o irmão que o atender não poderá dispor de muito tempo para agir. Desta forma, fará o seguinte:

"Toma sa mãos da vitima, segurando-as por cima (as mãos da vitima deverão ficar voltadas para baixo) mais ou monos nas imediações do pulso. Eleva rápidamente o pensamento a Deus e faz (apênas com o pensamento ou mesmo falando em voz alta, se o quiser) uma Prece: "Ajudai-me meu Jésus, pelo Amor de Deus!" — Ao mesmo tempo, olha firme para o centro dos olhos da vitima até mais ou menos a altura de sua própria cabeça ou mesmo um pouco menos e, com conflança (ou féi diz: "Qualquer que seja o Espirito que está fazendo isso ao nosso irmão (ou irmã) vai deixá-lo (ou deixá-la) em paz! Vai se afastar desse irmão (dessa irmã) em nome de Deus, cua nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Maria Bantíssima e em nomo dos Sete Grandes Orixas da Umbanda!"

Fetto isto, abaixa ràpidamente as mãos da vítima e, finalmente, dirigindo-se ao "obsessor", por pensamento, diz: "Vall"

唯 東 申

Feito como aqui digo, o resultado será totalmente positivo.

0 4 6

Se, por acaso o irmão for médium de incorporação e já tiver anu mediunidade adestrada o, portanto, se meu irmão já trabalhar com seus "Guias" a "Protetores", ao fazer o que digo acima, poderá se dirigir a seus "Guias" e "Protetores", por pensamento e pedir a Eles que "arranquem o espírito ou espíritos que estiverem perturbando, ou seja, prejudicando a vitima e que o levem tou os levem para o Espaço.

Fala-se tudo com convicção e fé (conflança, no fim das contas) e o resultado será positivo, isto é, a vitima se livrará da "obsessão", no entanto, deve-se notar que o "trabalho felto foi apenas uma questão de emergência e, assim, o irmão deverá aconselhar a vitima a procurar um bom "Centro Espirita" a fim de se tratar melhor, ou seja, a fim de seu caso ser melhor atendido e resolvido.

É importante observar-se que, or casos de obsessões a que me refiro aqui, são os que so manifestam por espíritos desencarnados que, apossando-se das vitimas (são médiums de incorporação, na verdado e têm sua mediunidade no estado ostensivo) as jogam ao chão ou fazem com que elas percam os sentidos (desmalem), rotem pelo chão como so estivessem sofrendo violentas contrações, ou seja, verdadeiras convulsões.

Por vezes, gliás, as vitimas se apresentam como se estivessem com algum ataque epilético, babando, contorcendo-se todas. Umas, também, esbravejam como se fossem feras, urram, rolam-se nã chão, agranham-se com as próprias unhas e até, em certos casos, querem agredir a quem delas se aproxime.

Casos dessa natureza, por ocorrerem em plena rua, como já disse, não poderão ser atendidos com o auxillo de médians para a "retirada" (transporte) dos obsessores. Assim, o irmão que tiver de enfrentar casos dessa natureza, deverá contar tão sómente consigo mesmo, ou com seus "Gulas" e "Protetores" se já os tivor e se Eles estiverem já firmados em nosso irmão.

\* \* 8

2) Admitativos agora que as "obsessões" de que trato neste capítulo, devem ser atendidas, não em plena rua mas, ao contrário, dentro de uma residência (ou outro qualquer ambiente interno) ou, melhor, na própria residência da vitima. Admitamos ainda que o irmão que val atender ao caso, disponha de médians firmes para ajudá-lo. ge tal acontecer, o irmão deverá fazer o seguinte:

 n) Racjocinar de modo idéntico ao que indico para o caso interior. Fazer em princípio, portanto, o mesmo que mencionel linhas atrás.

b) Em vez de segurar as mãos da vitima, chamará os médiuns que vão lhe ajudar e, fazendo a mesma prece de que já falci ou outra qualquer, manda que o "obsessor" (ou obsessores) que estiver (ou estiverem) com a vítima, passe (ou passem) para os Médiuns. Deve fauê-lo com energia e fé.

e) Quando os "obsessores" estiverem "incorporados nos médions" o irmão deverá doutriná-los de acôrdo com a natureza do caso e fazer o mesmo com a própria vitima.

d) Depois disso, manda os "obsessores" subirem e pede aos "Guiga" e "Protetores" dele e dos médians, que levem esses Espíritos ao "ló" ou seja, ao Espaço e que tome conta deles e os encaminhem e esclareçam no sentido de deixarem de faxer mal aos outros.

e) A seguir, então, o irmão pegará as mãos de vitima, do mesmo modo de que já falei e as sacudirá. Neste caso, porém, nada dirá, uma vez que os "obsessores" já foram afastados.

f) Chegando a esse pento, ou baixará seu próprio "Guia" ou pedirá a um dos médians para baixar o "Guia" e, isto feito, deverão ser dados passes à vitima".

60 10 3

Neste último processo, o irmão que o empregar ,deverá receitar para a vítima, o seguinte:

(a) Fortalecer o Anjo de Guarda, isto é, o "ELEDA", cujo processo já é nosso conhecido.

b) Tomar banhos de descarga e de proteção (Esses banhos poderão ser encontrados nas Casas de Ervas e o livro "Hanhos, Descargas e Amacis" contém ótimos ensinamentos a respeito). Antes de se atender a qualquer dos casos em ambientes internos, de "obsessões ou obsidiações" citados neste capituto, dove-se "firmar o Anjo de Guarda", tanto de quem dirige como de quem vai ser "desobsedado ou desobsidiado".

Para isto a regra é a seguinte:

- 1) Junto a um copo branco liso, com água, acende-se uma vela (a vela deve ser colocada em uma tampa de lata ou em um pires, a fim de evitar a possibilidade de incêndio e devera queimar até o fim, som ser apagada apagando quer dizer que à pessoa para cujo Anjo de Guarda se acenden a vela está em perigo de morte). Isto deve ser fuito a um canto da sala ou lugar onde o trabalho for feito.
- 2) Depois de se acender a vela, reza-se um "Pai Nosso" e uma "Ave Maria" e a "Oração do Anjo de Guarda" (Vide capituto V, deste livro) e oferece-se a Prece como "força espiritua?" e a luz da vela como "Luz espiritua?" para os Anjos de Guarda.
- 3) No dia seguinte ao do "trabalho", deve-se "descarre-gar ou despachar" a água. O processo já é nosso conhecido.

0 20 0

Para se saber mais as espécies de mediunidade, ou melhor, que mediunidade pode ter uma pessoa, é importante se saber a data, bem como a hora do seu nascimento. É coisa que não pode ser feita assim sem mais aquela. É assunto muito sério é que depende de muitos e apropriados estudos. Neste livro, portanto, não tratarei disso, não só por ser matéria muito extensa, como, também, por fugir à natureza desta própria obra.

\* \* \*

Sempre que um irmão for curado de uma 'obsessão' e mais ainda de um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", é bom e mesmo aconselhávei que ele faça uma "Obrigação" para o seu "Cluia" e que também de um presente a Exu (um Ebb) ou que de um presente ao Espirito que agla no caso. Tals presentes devem ser feltos de acordo com a natureza do Espirito que agla no caso. Tals presentes devem ser feltos de acordo com a natureza do Espírito que tomou parte no trabalho de Quimbanda ou Magla. Têm de ser entregues de modo certo, em bora, dia e local apropriados, Não poderão ser feltos do qualquer maneira. Em "Comidas de Santo e Oferendas", os irmãos encontrarão fatos e adequados ensinamentos a respeito.

\* \* \*

Os médiuns de Umbanda devem conhecer as diferentes "rezas" ou "drações" que se fazem para os casos de "quebranto" (mau olhado, jetadura, "Ajól Cocoró"), erisipeta, ventre virado, espinhela caida e muitos outros malos que assoberbam ou atacam as criaturas humanas.

0 9 0

O médium de Umbanda deve saber iniciar e terminar uma sessão, qualquer que seja a sua natureza.

e o o

O médium de Umbanda deve saber fazer uma Prece e fazê-la, isto é, com boa vibração, com segurança e quando deve ser feita ou não esta ou aquela Prece.

Um médium de Umbanda deve procurar conhecer as "colsas de Umbanda" e os seus nomes.

Nos trabalhos de Umbanda é sempre bom haver um médium vidente junto a quem dirige os mesmos.

\* \* 0

O módium de Umbanda deve "esquecer de si próprio para só se lembrar dos seus semelhantes".

"Filho de Umbanda não tem querer".

☆ 本 ■

O médium de Umbanda deve se esforçar para conhecer os "pontos" riscados ou cantados da Umbanda e o seu empreço adequado. Deve conhecer também a propriedade ou não do "ponto" a ser cantado ou riscado, isto é, a sua aignificação. Pelo menos deve esforçar-se para entendê-los.

\* \* \*

O médiam de Umbanda deve "ter Deus no cérebro e Amor no coração,

SARAVA UMBANDAL

SARAVA QUIMBANDA!

#### SEGUNDA PARTE

#### UMBANDA CONTRA QUIMBANDA



#### ADVERTENCIA INDISPENSAVEL

"Bendo a Humanidade incrédula, de um modo geral sòmente acredita no que vé". Assim sendo, basesi minhas atividades, cu melhor, os trabalhos de minha "FALANGE KANGO", no seguinte lema:

> "Crer, para confiar; confiar, para ter Fé; ter Fé, para resolver".

#### 11

## Bases indispensáveis para o bom resultado dos trabalhos

Sem ordem, ou seja, sem organização, sem disciplina, não haverá progresso, isto é, não haverá bom êxito, seja no que for.

"ORDEM E PROGRESSO"

4 4 9

Para que se obtenha o máximo possível de hom exito nos "trabelhos espirituais", tanto para as "curas de obsessões ou obsidiações", quanto nos casos de "desmanche de trabelhos de Quimbanda ou Magia Negra", é necessário e até mesmo indispensável que tudo seja felto, desde o começo ,ordenada e organizadamente, isto é, que obedeça a uma disciplina ou a uma norma certa de orientação.

Salvo os casos que tenham de ser atendidos esperadicamente, ou seja, os casos que venham a se apresentar de surpresa, de improviso, em ocasiões ou lugares em que não se possa dispor de outros meios ou de qualquer ajuda, os casos em que se tenha de trabalhar sòzinho, sem poder contar com a ajuda (material) de nenhum outro médium, é necessário, especialmente quando se tratar de "trabalhos de Quinhanda ou Magia Negra", que se organize um "grupo ou equipe de trabalho". É necessário também que esse grupo ou equipe tenha características próprias, uniformidade e harmonia no seu conjunto; é necessário, ainda, que os componentes desse grupo ou equipo, antes de mais nada, sejam de fato elementos que sintam a Umbanda no coração, que sejam assiduos dedicados abnegados e, por outro lado, cônscios de seus deveres, de suas obrigações e, antes de tudo, da responsabilidade que têm.

Se assim for, à properção que esse grupo ou equipe, vá irabalhando, criar-se-á no Astral a sua própria "Egrégora" ou "Compadre" (sua reprodução ou cópia astral) que, com ele e como verdadeiro "papel carbono" seu, irá se fortalecendo cada vez mais, irá consolidando suas forças, seu potencial de trabalho e, desta forma, produzirá resultados cada vez melhores e mais completos e satisfaçórios.

Em outras palavras, quero dizer que, no sentido de se obter o máximo de bom éxito, especialmente quando se tiver de tratar com "casos de Quimbanda ou Magia Negra", é necessário que se organize, que se forme e adestre, um determinado número de médiuns (que sejam de fato médiuns — bons médiuna om tudo por tudo); é necessário que se estabeleça normas certas (aob todos os pontos de vista) para a sua atuação; é necessário que se faça (digamos assim) uma "coisa direta", ou melhor, "uma coisa que possa ser considerada como a melhor obtivel, em tudo por tudo".

ak (8 a)

O livro "UMBANDISMO", em seu capitulo V (FALANGE XANGO), nos dá as necessárias o indispensáveis orientações nesse particular. Vejamo-la, pois:

\* # 3

Diz o autor: "Em vista da grande quantidade de "obsidiados" que à nossa procura velo, em busca de lenitivo para mus crandantes males — espirituais e mesmo materiais — não par foi possivel, até hoje, mau grado meu, realizar, com uniformidade, an sessões de "Tiptologia".

k de sk

"Sessões do Tiptologia" são as sessões em que os Espiritos descricarmados se comunicam por meio de barulhos. Eram muito usados no "Caminheiros". O próprio ALLAN KARDEC usou "Liptologia" por meio das "mesas girantes" (Les Tables tour. mantes), para fager a Codificação do Espiritismo.

2 29 6

Refere-se o autor a uma das espécies de sessões que, parimio das "Bessões Experimentais e de Estudos Transcendeninis" e a essas mesmo pertencendo, fazia ele, entre 1951 a 1953, no Contro Espírita Caminheiros da Verdade", na Rua Atalaia, n.º 133, no Engenho de Dentro, nesta Cidado, As "Bessões Experimentais e de Estudos Transcendentais" foram por ele mêsmo criadas e dirigidas e, em 9 de outubro de 1952, foi também por ele, criada a "FALANGE KANGO".

本 市 本

"Realizei-as, é fato, algumas vezes, no entanto, atualmenle, só de quando em quando as tenho posido realizar, tendo mesmo, por umas três vezes, iniciado trabalhos relativos à "Materializações".

Não me foi possível, outrotanto, realizar, na integra, o próprio programa que, para a "Falange Xangô", tracel "ab initio".

Dediquel-me não obstante, à parte prática, pròpriamente dita, desse programa, atendendo, desde o seu inicio, ou methor, desde a criação desse "Falange" a una trezentes cases, mais du menos, de caridade, como se verificará em minuciosos detalhos — no último capítulo deste mon modesto livro, isto é, no capítulo "Desobsidiações".

N.B. O capitulo "Desobsidiaçõea" do livro "UMBANDISMO" foi suprimido e isto devido a motivos de ordem féculca, Nele, o autor menciona a tolalidade dos "casos do caridade" atendidos pela "Falange Kangó", tondo dado, aljás, nomes e ordereços dos "obsidiados", além dos dias, das sessões e trabalitos realizados em cada caso.

dd 18 2

#### "CARACTERÍSTICAS BASICAS DA "FALANGE-XANGO"

- a) Natureza: prática-teórica;
- b) Regime ou ritual: misto tato é: Kardeciata, Umbandiata e Esotérico (dependendo da natureza do "caso" a atendor):
- c) Finalidade: caridade, sob codos os aspectos possívels e conhecimento prático-teórico do Espíriblismo;
  - di Distintivo: Os componentes da Falange Xangò usarão:
- Símbolo Esotérico-Umbandista sobrejiosto ao lado esquerdo das túnicas (nos homens) ou das blusas (mulheres) — no peito;
- o ponto riscado de "Xangó" (em linha marrom sobre fundo branco) nas mangas direitas.
- e) Trabalhos: sempre que possível, realizar-se-ão os trabalhos práticos (de "desobsidiação" ou de "desenvolvimento ou adestramento), na sala de Xangô", com a "fixação do Terreiro" por meio de "pontos riscados", em tábuas apropriadas, pontos esses do:
  - 1) Cabocio Tira-Telma,
  - 2) Iemanjá,

- 3) Ogum,
- 4) Oxéast,
- 5) Xangó.

A "Fixação do Terretro", entretanto, em determinados trabalhos, ou pelo menos sempre que possível, será feita pelos próprios médiuns que, ao lado dos "pontos riscados", concentrar-se-ão em Iemanjá, Ogum, Oxósal e Xangó.

Ao centro de cada local de trabalho, ficará, em todas as sessões, o "ponto riscado" do "Caboclo Tira-Telma" — Chefe Espiritual.

## "COMO TRABALHA, NO "TERREIRO" A "FALANGE XANGO"

Embora, de começo, tivéssemos trabalhado sem uma modalidade própria, verdadeiramente caracterizadora de nossos trabalhos, hoje já temos, Graças a Deus e, antes de tudo, baseta-se numa simples questão de raciocinio ou em outras palavras, em observações que, psicológicamente, fiz, desde o início de nossas atividades, isto é, das atividades de minha "Falange Xangō!"

Mais clara e precisamente dirci que — se bom exito tenho conseguido em meus trabalhos — devo-o, Graças a Deus, pelos esclarecimentos que do Alto me vieram, ao seguinte: "sendo a Humanidade incrédula, de um modo geral, somente acredita no que vé"; assim, baseci minhas alividades, ou melhor, os trabalhos de minha "Falange Xangó", no lema abaixo:

"Crer, para confiar; confiar, para ter fé; ter Fé para resolver".

Em paiavias mais explicitas, baselam-se os trabalhos de minha "Falange Xangó", apenas no seguinte; no o "obaldiado" não conhece os médiums e esses, por sua vea, inimbém o não conhecem; mesmo que o conheçam, nada imbem, verdicielramente, do que, em sua vida particular ou intima tão "obaldiado") se passa;

b) da "obsidiadores" (Espiritos perseguidores) incorporam nos médians e rom a ajuda e controles dos "Guias" e "Prote-tures Espirituata" deles, "dão o serviço", isto é, dizem, na verdade, o que fazem com o obsidiado, ou o que fazem o obsidiado fazer tos "Guias" e "Protetores" dos médians não os deixam fatar inconveniências ou, pelo menos, colsas que possam originar "complicações" ou "desintoligências", ou mesmo "ressentimentos", sob qualquer aspecto:

 c) em vista disso — é ciaro — o "obsidiado" acredita no que está destarte, presenciando;

 d) acreditando, lógicamente passará o "obsidiado a confine no trubalho que se está fazendo;

et confiança no trabalho, claro é que, em seu intimo (do "abaldjado") nasce expontânca e imediatamente o que poderemes multo bem chamar de fó e, como a "Fé" remove montanhas", o caso é, finalmente resolvido isto é, obtém-se bom éxito".

#### "OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA FALANGE XANGO"

Os trabalhos pròpriamente ditos, da "Falange Xangô", de um modo geral seguem a seguinte norma:

a) todas as "sessões de caridade" são realizadas com a Prere Frateruldade", por mim mesmo idealizada, cuja integra en encontra astanto;

ho essa Prece é proferida apenas no inicio ou abertura dan "Ensaces", de vez que, de seus próprios dizeres, consta o nogulado: . "para iniciar, realizar e terminar essa modesta nombo de Caridade"...

- e) es médians componentes da "Falange Xangô", entre outras, comuns a todos os médians de Umbanda, têm as seguintes obrigações a fazer:
- fazer, pela manhã e à nolle pelo menos sempre que poisam a prece da "Saúde", de ROBERT BRYAN HARRISON (esotérica);
- 2) tomar banhos de "descarrego" (descarga), pelo menos, às tèrças, quartes e quintaz-feiras, isto é, nos dias em que se efetuam quase sempre, os trabalhos da "Falange";
- não faltar de modo algum salvo por motivo de absoluta "força major" nos dias de trabalhos em que tiver de atuar:
- comparecer, no máximo possível, às tôrças, quartas e quintas-feiras, tendo ou não trabalho em que deva atuar;
- apresentar-se sempre de uniforme apropriado a qualquer sessão prática;
- estudar, com carinho, todas as lições que lhes forem ministradas;
- 7) estar, "devidamente concentrado", nos locais de trabaihos práticos — "desobsidisção" ou "hiptologia" — e durante o transcurso dos mesmos;
- 8) pertencer ao "quadro mediútico" do Centro ou Terreiyo", seja como "médium desenvolvido", seja "médium em dosenvolvimento", tomando parte, "pelo menos uma vez por semana", das diferentes "sessões do Centro":
- 4) empenhar-se a "fundo" em suas atividades, observando, principalmente, "a modéstia, o devolumento a abnegação e o desinteresse pelas coisas matérials",

#### "PONTOS RISCADOS, DOS TRABALHOS DA FALANGE XANGO"

"Os "pontos riscados" da "Falange Xangô" — além dos que porventura venham a sé-lo pelos próprios "Guias" e "Protetores Espirituais" on por necessidades eventuais dos próprios trabalitos — são os que se seguent:

#### at SIMBOLO ESOTERICO UMBANDISTA



Esta é, em verdade, a razão de ser, em tudo por tudo — não pelo desenho em s; mas pela sua significação — da "Falange Xango", cujos componentes — "um punhadinho de médiuns de boa ventade e despretencioses quanto humildes, em tudo por tudo — bem compreendem e, por isso mesmo, esforciam-se por — o melhor possível — realigá-lo;

#### SUA SIGNIFICAÇÃO:

- As três setas os três mundos: o físico, o intermediário e o espiritual;
  - 2. O coração: o amor universai:
  - Ni A eruz O Cristo, o Orixá;
  - O circulo o Universo.

#### EXPLICAÇÃO

É na prática do amor Universal — quo é a verdadeira raridade — que o homem cria o Cristo em si e se eleva nos três mundos, reintegrando-se em Deus e tornando-se Universal".

#### b) FONTO DO "CABOCLO TIRA-TEIMA":



#### e) PONTO DE "IEMANJA";

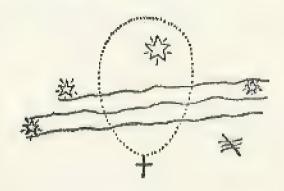

#### di FONTO DE "OGUM" (eruzado com "OXOSSI");



#### e) PONTO DE "OXOSSI";

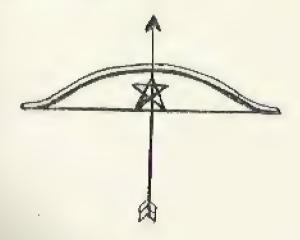

f) PONTO DE "XANGÔ", isto é, de Patrono da FALANGE XANGO"



Segundo o autor do "UMBANDISMO", a "Falango Xangó" seria composta, inicialmente, de 30 médiuns, sendo 15 homens e 15 mulheres sob sua orientação e responsabilidade. No entanto, a "Falango", desde que de fato começou a trabalhar e até a sua extinção, contou apenas com 7 (sete) médiuns, sendo 2 (dois) homens e 5 (cluso) mulheres. Eram esses médiuns, com os respectivos "Guías" e "Protetores", os seguintes:

NEUZA DA SILVA — OGUM MEGÉ ("Gula" chefe da "Falange").

#### at PONTO RISCADO:



#### by PONTO CANTADO

"Eu corri gira...
Eu corre mon Gongá!...
En val pedir a Zambi bis
Para o (a) filho (a) ajudar!

N.B. No "Ponto riscado" desse Ogum Megé, para os trabalho que realizou com a "Falange Xangó", observa-se o seguinte:

- i) é um ponto traçado de Ogum o Oxossi: Ogum, porque os trahalhos da "Falange" cram quase sempre para "desman-cibar Quimbanda", ou seja, de "demanda"; Oxossi, porque o Croia Chofe do "Caminheiros" era (e ainda é) o Caboclo Tira-T(intu, que é da Linha de Oxossi; em outras palavras, porque os trabalhos eram feitos sob a supervisão, no Astral, do Cabocio Tira-Teima, da Linha de Oxossi;
- As "espadas" são a características dos Espíritos que judiniham na Linha de Ogum; neste Ponto, as de OGUM MEGE e YARA;
- 8) us "setas" são a característica dos Espíritos da Linha or Oxosal, justamente porque os "Guias do três dos outros

médiuns da "Falange" eram da Linha de Oxossi; a seta horizontal é o simbolo da presença do Caboelo Tira-Telma, de vez que era Ele, como já disse o Chefe Espiribual do "Caminheiros";

 a "oval" representa a "universalização" dos módiuns, isto é, a "reintegração em Deus, pelo Amor Universal";

5) a "Estrêla, finalmente, representa o "apolo" dos trabalhos ou, em outras palavras a "firmação on segurança" delca nos "Protos Velhos" (São estes os que firmavam ou serviam de apoio aos trabalhos da "Falango".

\* 9 4

No "Ponto cantado" como suas próprias palavras digem, "Ogum Megê corris gira, corris seu Gongá, isto é, trabalhava e pedia a Zambi para ajudar a Seus Filhos, ou seja "trabalhava para curar" os tilhos da Terra.

- 2) NEZIA RESTIER TAVARES OGUM YARA
- 3) JANDIRA DA SILVA DE MELLO -- CABOCLO PENA AZUL
- 41 WANDA DA B)LVA (já desençarnada) CABOCLO CARIJÓ
- 5) ODETTE GONÇALVES DA SILVA VOVO ANDRE
- WILSON LOURENÇO (já desencarnado) CABOCLO PELE VERMELHA
- CIZENANDO FERNANDO PRETO VELHO DE ARRUDA.

la file allo

Como verificação os prezados irmãos a "Falange Xangó", se produztu, como de fato produztu, maravilhoso, (podemos diger) trabalhos, isto foi devido à sua organização, à sua disciplina e aiém disso, o que é claro, à inigualável cooperação, tanto dos "Guias" e "Protetores" como dos próprios médiums que a ela pertenciam. Servirá da portanto, como exempio, co-

mo modelo para que, em seus moldes básicos e com as devidas modificações e adaptações possam, sor pelos queridos irmãos, organizadas outras "Falanges", sejam de "OXO681", sejam de "IEMANJA", sejam mesmo de "XANGO" ou, em outras palavias, servirá ela de orientação na constituição, nos Centros Espiritas de grupos ou equipes do médiuns para a realização de trabalhos de cura, tanto de "opsessões" como de "trabalhos de Quimbanda ou Magia Negra".

Ainda em "UMBANDISMO", no mesmo capitulo V, diz o autor o seguinte:

"Além desses (além dos 7 médluns referidos linhas atrás), que constituem, verdadeiramento, a "parte trabalho, ação e movimento" da "Falange Xangô", conto com a colaboração embura não constante, não diária, mas também effelențe, amiga sincera e por isso mesmo valioza — dos seguintes outros elementos: una, médiuna já "desenvolvidos", putros, "médiuna" ainda em "desenvolvimento", como por exemplo, Paulo Ferreira Marques, Anténio Pereira dos Santes, Waldyr Alexandrino da Silva, Sylvio Joaquim Ollveira, Milton Oliveira, Santo do Carmo, João Nazário Fagundes, Gertrudes Nogueira da Silva, Cacilda de Sá Risoleta Gailland, Sobastião Guia Graca José, Paulo Gonçalves Gomes, Uhirajara Braga Coelho, Oswaldo Machado, Marilla Ribeiro, Ary Fernandes Belóm, Divo Pério Magalhães imédium do "OXOSSI DA MATA" e foi desobaidiado pela propria "Falange", nela ingressando depois), Célia Fernandes dos Santos, Evaristo de Barros, Jeanuim (médium do "Caboelo Jurema"), Maria da Giória Ferreira, Antonio Moreira Pereira, João Pinto de Almeida, Nilton Batalha, Jair Baialha, Francisco Campos, Oswaldo Pereira Ramalho, Maria Lima (médium do "Caboelo Rompe Mato"), Herondina (médium do "Cabbelo Roxo"), Conzaga (médium do "Sete Cachoetras"), Sr. Quetroz, Venância, David da Concelção Couto e esposa, D. Lucy Couto (ambos recentemente vindos para o "Caminheiros" e passando a tomar parte integrante e eficiente na Falango"), Orlando da Conceição (médium do "Caboeto Carijor) e multos outros cujos nomes não me ocorrem no momento.

N B. Das pessoas acima citadas, a grande maloria que atuda vive, constituirá o malor textemunho dos resultados obtidos por esta falange.

全 身 中

#### PRECE PARA A SAUDE

De autoria de ROBERT BRYAN HARRISON, no livro "Prálicas Esotéricas" (Locater), transcrita no livro "UMBANDISMO", é a seguinte;

"Abro toda a minha natureza a Ti, Espírito Universal, a fim de que possa receber pa Divina Influência. Minha ulma deseja ardentemento harmonizar-se com o Todo. Possam todas as cólulas de meu corpo volatizar-se com pansamentos puros e sãos. Possam todas as moléstias e falta de repouso desaparecer naturalmente e ser substituídas pola Paz. Possa en ser sempre justo, considerar ao meu próximo honesto como en mesmo e estar livre de critica, malicias, inveja, ódio ou ciúme.

Possa a parte animal de minha natureza: o tigre, a bicua, a circulação de meu sangue que é essencial para a vida.

Possa fer eu uma visão clara o brilhanto, de modo que voja sómente o bem. Possam meus ouvidos ser perfeitos de modo que eu possa ouvir a voz de Deus e tudo o que é bom, bem como fechá-los às más sugestões.

Possa meu sentimento ser tão agudo que cu chegue a sentir por outros, bem como a ser afetado pela terna e antorosa simpatia.

Possa o meu sentido do olfato ser uma pronta sentinela a assistir à obra da regeneração.

Possa a parte animal de minha natureza: o tigre, a hiena, o porco, a serpente, ser posta dentro da Arca do Dominio

Proprio, de mancira que o Espírito de Cristo venha a ser o tator principal de minha vida.

Tudo isso en peco com fé e humildade".

\* # #

Esta Prece, para dar melhor resultado, deve ser feita, de preferência, estando a pessoa com as costas para o NE (Nordeste) e respirando profundamente.

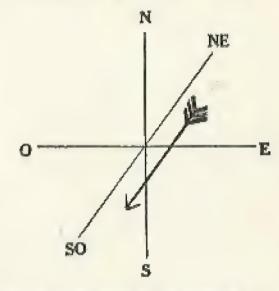

Na posição acima indicada (de costas para o Nordeste) as vibrações mentais da pessoa que faz a Preco entrarão no "Grande Oceano Cósmico" e, assim, produzirão melhor résultado.

14 14 1

Os Trabalhos, tanto de cura de obsessões como para deimanchur Quimbanda ou Magla Negra, como já disse su podem ser realizados (se for necessário) fora dos "Centros Espiritas" e até mesmo por uma só pessoa (profundamente ronhecedora) ou dentro deles, Para serem realizados dentro de "Centros Espiritas" e no sentido de darem os resultados desejados seria bom que fossem feitos na conformidade do que aqui explico. Façam-no e verão!

Hoforya D. Janks

## Auto - Magia

Como já disse neste mesmo livro, linhas atrás, considero como "auto-magia" o trabalho de Quimbanda ou Magia Negra que é feito, numa pessoa, por ela mesmo.

Citel até o caso de uma senhora que se dizia "portadora do um trabalho de Magia Negra" fello no fundo do Mar, e em detalhes, descrevi o caso.

Tanto se poderá dizer "auto-magia" como "auto-Qulmbanda".

Tais trabalhos, como já o disse, são "criados", na verdade, pelo próprio pensamento de suas vilimas que "projetando-se no astral", dão lugar à formação da "Egrégora ou Compadre", isto é, dão lugar à sua "criação no Astral" e, dessa forma passam de fato a existir.

Além dessa modalidade de auto-magia ou em outras patavras, além dessa espécie de trabalho de Quimbanda a que pertence o caso daquela senhora, há uma outra que, embora de origem diferente e mesmo de modo pelo qual é feito, tambiém pode e deve ser considerado como trabalho de "auto-magia" on de "auto-Quimbanda". Refiro-me aos casos em que, "desrespeltando" os terreiros, desrespeitando os "Quias" ou "Protetores", desrespeitando até "pontos riscados nos terreiros", famen com que as entidades que vibram ou trabalham nesses terreiros ou vibram nos "pontos", por flearem revoltados com o desrespeito, "se apossem" dos seus ofensores.

Como exemplo, narrarei a seguir, um caso entre muitou outros que se enquadra perfeitamente a essas últimas características.

Ei-lo:

#### UM CASO DE DESRESPEITO À TRABALHO DE ENCRUZILHADA

Em 1952, no "Caminheiros da Verdade" (pode ser comprovado pelo Presidente Perpétuo, a "Falenge Xangó" atendeu, entre outros, ao caso de um rapaz, mulato, de seus vinte e poucos años de idade. Era noivo e estava pronto para se casar, no entanto, tinha enorme ferida na perna direita, de aspecto horrivel e que, apesar dele já ter tido a diversos médicos, não tinha conseguido curar. Disseram-lhe que se tratava de "elefantiasis", o que não era, de modo algum. A paria do rapaz, em verdade, estava por demais volumosa, tal a inchação que a atacara. Chamava-se Sebastião e como disse, já tinha recorrido a diversos "terreiros", já line tinham feito não sabia quantos "trabalhos", já tinha gasto tedo o dinheiro que tinha, no emanto, cada vez plorava mais.

Atendido numa quarta-feira, foi feito o primeiro "trabalho" da "Falange Kangó" ou, melhor dizendo, o "examé" para
se sabor qual a natureza do caso. Esse exame toi feito no terreiro principal do "Cuminheiros". A "Falange", com os seus
sete elementos já citados, estava completa. Embera qualquer
um deles pudesse "puxar" (recebor o "chefe do trabalho", isto
é, a entidade principal de Magia Negra que atuava no caso to
examé mostrou que era, de fato, um "trabalho" de Quimbanda ou Magia Negra e que tinha sido feito com Ganga, ou seja,
um Espirito da Linha de Nagó, da Quimbanda), escolhen-se o
médium do Cabocio Pele Vermelha (Wilson Lourenço), por ser
ele um "grande médium de Exu".

Feita a Prece FRATERNIDADE e abertos os trabalhos, o Wilson receben a referida entidade. Era o "Ganga Sete Chifres", como disse chamar-se.

"Clargos" são os Espíritos de Quimbanda pertencentos, em sele falanges, à Linha de Nagó, OGUM MALEI e Bua poderosa, Palange (de Umbanda) è quem domina o Povo de Ganga, on seja, constitui Ele a Bua Falange, os Espírilos de Umbanda que trabulham para desfazer ou desmanchar os trabashos de Cutmbanda feilos ou chefiados pelos "Gangas". Não obstante, mudanter quaro Espírito de Umbanda, de qualquer Linha ou Fulange kumbém poderá fazer o mesmo (no entanto, fará do mudo diferențe e por processo diferente, "Ganga", ao que se node dizer, é um dos mais perigosos Espiritos da Quimbanda. Não sosto de ninguém e não se torna attilgo de ninguém, salvo raras exceções. Todo Ganza, mais que qualquer outro Espírito de Quimbanda, é de grande periculosidade quando aparece na cheffa de qualquer "trabalho" de Quimbanda ou Magia Negra. it dos Espíritos que mais dificilmente se pode convencer a delmar a pessoa que ataca.

Em parce, para mim, isto é verdade, O "Ganga Sete Chifras", por exemplo, além de se zer tornado amigo da Falanga Xangó e de antes claso, ter concordado em trabalhar para a cara da ferida do Sebastião, deu uma lição de "alta e sulitme Elosofia" a todos os assistentes, ou seja, a lodos os que assistiram a este primeiro trabalho em beneficio do citado capaz, inclusive ao próprio Presidente do Caminheiros.

P 19 19

Para que o "Canga Sete Chifres" incorporasse no Wilson, levies bem mais de uns vinto minutos. Vinha Ele sobre o médicas, dava-lhe violentas virrações, lançava-o de ponta à ponta un terreiro, no sentido das diagonais e se afastava. Voltava do movo e o mesmo fazia. Depois de repetir isso por algumas violes, incorporou finalmente. Note-se que o Wilson era um forma claro, the claro que em seu rosto apareciam (umas rosa-diag mutras asutacias) as veias, no entanto, depois de incorporado o Gampa Selo Chifres, sua tex escureceu, ficando como

que arraxeada. Enquanto isto acontecia e justamente para ajudar a incorporação foi cantado o seguinte "ponto de chamada":

> "Chama, chama que ele vem... até completar-se a incorporação torna a chamar que ele vem!"

Foi cantado esse Ponto até que a incorporação se efetuou em definitivo.

Tão logo isto aconteccu, ou meihor, depois que o Gauga Sete Chifres incorporou no médium Wilson Lourenço, o chefe da Falange Xangó mandou que Eie (o Ganga) "batesse cabeça" para o deno da Casa, ou seja, para OGUM MATINADA (Santo Antônio de Pádua) que é o Patrono do "Caminheiros".

A seguir, o Ganga "deu o serviço", quer dizer disse "porque tinha feito a ferida na perna do Sebastião". Tratava-se do seguinte: "O Sebastião, que ao que tudo indicava não acreditava em Espiritismo e até tinha raiva de tudo o que se retacionasse com essa Doutrina, ao passar por uma encruzilhada de Ganga (era justamente a do Ganga Sete Chifres), onde tinha sido feito um "despacho para a entidade", chutou o "material" e assim para castigá-lo o Ganga o tinha pegado e feito, na perna, a tal ferida".

\* 8 \*

Em outras palavras se o Sebastião linha sido vitima de um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", esse trabalho" tinha sido consequência de seu desrespeito ao que pertencia ao Ganga Sete Chifres, ou seja, tinha sido feito, por ele mesmo (pelo Sebastião) para ele mesmo (para o Sebastião). Era, portanto, um "trabalho de auto-Magia ou auto-Quimbanda". Mas, voitemos ao ponto em que estávamos, no caso do Sebastião.

l'erot de la lucorporado o Ganga Selo Caifres e apos or caro porque ludia letto a ferida na perna diretta do Setactina llut com a perna diretta que o Sebastião chutou o oriento do Campat, o presidente do Centro virou-se para e porta insidade e disse que eta era muito má. Em resposta ao to un o Campa Sete Chifres disse o seguinte:

4 6 4

"Não não sou mal! Sou até multo bom! Se en não ficion lass (tribria-se à férida) a esse moleque, els não viria inqui a care "Camó" Jamoso (C.E.C.V.) e vorê não diria que vir não prestu, que els é man e tem de consertar a "camotinga" francotinga ou camutaé, é a cabeça, no entanto, neste caso, o Cinnaa re referia ao juizo do rapaz) e mudar de vida! O que con esten fazendo, portanto, é um beneficio para ele à minha moda!...

U ( )

Depote que se sobla ao certo qual a espécie de mai de que pubeda o Schastião, foi marcado o dia seguinte, para que n "trabalito", que era de "auto-Magia" ou "auto-Quimbanda" l e scalmente desmanchado.

4 16 19

No dia arguinte, enião, na Saia de Oxossi, existente no "Unettabelros" reuniu-se novamente a Falange Xangó para "domenchar" o trabalho.

Els respo se o faz:

非 水 岩

Depois de aberta a sessão, foi "chamado" novamente o troina Sete Chifres que, dessa véz, incorporon no Wilson sem i limbiole alguma e sem demora,

to su por ado no médium, o Ganga "colócou a boca na feriro por los mesmo feita na perna do Sebastião e chugou-a como se fesse delleicao manjar. Chupava e de vez em quando, cuspla todo o material nela existente: puz, carne estragada, sangue etc".

Findo o trabalho e após desincorporar o Gauga, o médicina Wilson ficou com o canto da boca um pouco sujo, nele se vendo os restos da ferida que o Sebastião tinha na perna e que fora chupada pelo Ganga. Deu-se um pouco de "marajo" (cachaça) para que ele lavasse a boça, tendo-se-lhe dito que ele "tinha batido com a boca no pedestal da Imagem de Oxossi (São Sebastião) ao incorporar.

Terminado o trabalho feito para desmanchar a auto-Magia de que o Sebastião fora vitima, foi ele embora e, tempos depois, voltou ao "Caminheiros" já completamente curado, Graças a Deus.

Uma nota triste, porém, deve ser registrada ainda com relação a este caso. Foi que alguém, que naturalmente tinha assistido ao "trabalho" e que tinha raiva ou prevenção contra o chefe da Falange Xangô, disse ao Wilson o que ele tinha feito, isto é, contou ao rapaz que ele havia chupado a ferida da perna do Sebastião. O resultado foi que o Wilson se enojou, muito naturalmente, ficou apavorado pelo que ouviu e retirouse da Falange. Foi isso, allás, um dos primeiros motivos que contribuiram para a extinção da "Falange Xangô" e, por isso mesmo, para a retirada de seus principais componentes e do seu próprio criador organizador e chefe material.

## \_ 13

## Desmanchando um "Trabalho Pesado" de Quimbanda

Com o presente capítulo, mostrarei aos queridos irmãos, rio arua minimos detalhes um caso verídico como os demais que tenho narrado de "Quimbanda ou Magla Negra", veridiro quão perigoso e dificii para ser "desmanchado" (e o foi, Ciraçan a Duast, ocorrido no "Caminheiros" e nele atendido pala Falanae Xangô, Foi um caso dificii e demorado para ser remivido tioram feitos sete "trabalhos", em sete sextas-feiras arguidas, sendo a "Gira" sempre aberta à meia-noite). A vitina que jamais pensara em Umbanda ou Quimbanda e que, por imp mêsmo, não acreditava, foi o Sr. H.B.F. que naquela disea, era Diretor-Tesoureiro de um dos maiores e principals en abelocimentos bancários do atual Estado da Guanabara.

fin um senhor alto, hem apessoado, de cerca de 60 anos de libralo, hem situado financeiramente. Era casado, no entanto, cua "dumba" (esposa, era "velha" e, assim o nosso amigo libra além da esposa dols 'brotinhos' (permitam-me a giria) am quala atmosenva com ricos e variados presentes. De uma libra den a um desaes "brotinhos", Cr\$ 1.560 (um mil e quintimbos crazeiros! "em notas novinhas e roxinhas" (notas de tra munico lorte". Den a um mas não den ao outro brotinhos" () "brotinho" que não receben o "simbo" veio a saber do presente dado à sua rival, zangou-se, enciumou-se, ficon

com raiva, teve inveja e, para se vingar, "trabalhou firmo", numa encruzilhada, para acabar de vez com o Sr. H.B.F. Fez, portanto, um bom "Ebô" para Exu e, com mestria, ou séja, "como devia ser mesmo felto" entregou o nosso amigo a Exu,

Como resultado o Sr. H.B.F. catu de cama e atendido por uma "junta médica" (um sebrinho dele fazia parte como médico que era, dessa junta) deram-lhe "uns vinte (20) dias, apenas, de vida". Segundo radiografías, radioscopias e não set quantos mais exames que lhe foram feitos, (icon comprovado que o nosso irmão H.B.F. tinha "cinco perforações no intestino delgado". Em outras palavras: "estava mais pra la do que pra cá", mais morto do que vivo.

Quem encaminhou esse caso à Falange Xangô, foi o Sv. Weber, sócio do "Caminheires", men amigo e colega do Sr. H.B.F.

Como já foi dito em outro capitulo deste livro, os trabalhos da Falange Xangó, na caridade, eram baseados no seguinto lema:

> "Crer, para confiar; confiar, para ter Fé; tor Fé, para resolver".

> > 化 時 化

"Cerca das 24 horas (mela noite) de uma sexta-feira do ano de 1952, fui procurado pelo Sr. Weber que, rapidamente, me pediu que atendesse ao caso de um amigo dele que estava muito mai etc. etc. Não deixel que ele me desse os detalhes do caso, pois, se assim acontecesse en fugiria do norma básica dos trabalhos da Falange Xangô. Pedi-lhe que esperasse um poneo porque, à meta noite, en iniciaria mens trabalhos, ou melhor os trabalhos da Falange Xangô na Sala de Xangô, là no "Caminheiros".

De fato, à meia noite, "abri minha Gira".

Havia muitos outros casos para atender, no entanto, como o Sr. Weber me havia dito que o seu amigo estava muito mal, devendo les apenas una vinte dias de vida del preferència po man a o alendi em primeiro lugar.

61 19 P

Com a descrição fiel que passarei a facer, mous queridos iranem anterno remo foi o caso e, além disso, aprenderão a randimar trobalhos iguais, desde que, é lógico tenham os requisitos necessários e indispensáveis a poderem arear com o posto e a responsabilidade.

图 地 鄉

À moia noite daquela sexia-feira reunimo-nos na Sala Co Mangó du e minha Falango Xangó, o Weber e umas poucas poucos mais (cram as que deversam ser atendidas naquela motio).

1) Não liz a defumação (na verdade, munissimo poucas versa en usoi defumação no inicio de meus "trabalhos" de caridade"). Aconselho, porém, a meus trmãos que em qualquer "trabalho ou mesa de Umbanda" façam a defumação attês de trabalho ou trabalho de ervas têm os defumadores apropriedore. Para a defumação, altas, indico que dos dois "Pontos de Defumação" abatxo:

- a) "Povo de Umbanda, Vem ver os irmãos tous, Defuma estês filhos Nas homs de Deus".
- b) "Como chera Umbañda, Umbanda chero!...
   Como chera Umbanda, Umbanda chero!...
   Chera a guiné, Umbanda chero!...
   Chera a arruda,

Umbanda cherol... Chera a alecrim. Umbanda chero! Como chera Umbanda, Umbanda chero!''

h # #

Qualquer "Ponto de Defumação" serve e deve ser cantado durante todo o tempo que demorar a defumação.

Ao ser defumado, aliás, será bom que cada trinão, à sua vez, cante este "Ponto de licença para ser defumado".

"Peço licença a Zambi para ser descarregado, que tedo mal deste mundo, seja de mim afastado!"

2) Como não fiz a defumação, dirigi-me aos presentes e lhes falci da finalidade das nossas sessões, dos nossos trabalhos dizendo-lhes que tudo, neste mundo, terá de ser baseado no "Amer Divino". Disse-lhes que a Umbanda é Luz no cérebro e Amor no coração".

A seguir, fig a Prece para a abertura dos trabalhos.
 Proferi a "Prece Fraiernidade", no entanto, sob uma nova forma a saber;

"Pai Nosso que ostais no Céu, santificado para sempre seja o Vosso Santo Nome, Sembor! Venha a nós o Vesso Divino Reino e seja feita a Vossa e não a nossa vontado, Pai, assim na Terra como no Céu e em toda parte!

O Pão Nosso de cada dia — seja o do corpo ou e do Espirito — dal-nos hoje e sempre, Bonissmo Pail Perdoal-nos Benhor, as dividas e ofensas para Convosco, como soubermos e quisermos perdoar as dos nossos semelhantes para conosco! Não nos deixels, Senhor, nás Vos pedimos, cair em tentação, mas ilvrai-nos de todo o mai que — material ou espiritual-mente — nos possa atingir!

Ave Maria, Már de Jesus, Máe da Humanidade inteira, apictial-Von de nós! Regal, pedi e impleral a Deus per nós — invéterados peradores, Espírites atrasados que somos — oh! Boa a Divima Mãe!... agora na hora dos nosses desenlaces e per inda o aempre!

Que assim seja!

Aphedal-Vos também, Senhora, de todos os Espíritos — enmarandos ou desencarnados, obsessores ou sofredores!

Susto Antônio de Pádua, Caboelos Guaraná e Tira-Teima, Pai Ambrézio e Caboelo Guiné — Vôs que sois nossos Chefes, Chilas, Amigos e Protetores — enviai Vosias Benditas e poderonas Falanges para nos proteger, amparar e orientar!

Poyo do Mar e especialmente Ogun Belra-Mar. Poyo do Oriente e em particular o Poyo do Bendilo Himalala, ajudaiione, prologel-nos, amparai-mos e oriental-nos!

Bete Grandes Orixás da querida Umbanda e em particular Papat Xangò — Patrono de nossa Falange — Papat Ogum — Venezior de Demanda; Papat Oxossi — Caçador e Mãe Iemanja — a Mãe Sereia, apiedat-Vos de nos, ajudat-nos, protegeinos, amparat-nos o guiat-nos:

Tudos os Espícitos e todas as Forças Brancas da Paz, da Harmonia e da Concórdia, vibrai conosco!

E finalmente Vós, JESUS — Querido e Divino Mestre, Meino Babi da Gallidia — permiti que em Vosso Sagrado Nome e la finalma Paz do Pal Celestial, possamos iniciar, realizar e terminar a nossa modesta sessão de Caridade, obtendo — JESUS Querido — o máximo de bom éxito, em henefício daqueles que, pemendo o chorando, até nos vem em busca de um tentitivo em busca de securco!

Que assim seja!

Lauyado seja Notso Senhor Jesos Cristo!

Tudes responderam: Para sempre seja touvado e Sua Mās. Maria Bantissima!

4. A primir, foram cantados os seguintes "pontos":

#### R) PONTO DE SAUDAÇÃO A TODAS AS LINHAS:

"Salve as Linhas de Umbanda, Salve Ogum, Salve femanjá!... Salve a Linha do Oriente, Salve Oxossi, Xangò e Oxalà!... Salve a Lei de Quimbanda. Salve os cabocles e o Maiorú, e também Kaminaloà!"

#### b) PONTO DA VIRGEM DA CONCEICAO:

"Baixa!... Baixa!! Oh! Virgem da Conceição Maria Imacuiada, para tirar a perturbação!... Se tiveres praga de alguém. Desde já seja retirada. Levando para o mar ardente... Para as ondas do mar sagrado!

#### CI PONTO DE ABERTURA E IRRADIAÇÃO:

"Quem vem, quem rem lá de tão longe"... São os nosses Guies que vém trabalhar!... On! dai-me força pelo amor de Deus meu Pail... Oh! dai-me força para os trabalhos meus!"

#### d) PONTO DE ABERTURA:

"Abrindo os nossos trabalhos Nos pedimos proteção, A Deus Pal Todo Poderoso E à Virgem da Conceteão|"

#### e: PONTO DE SAUDAÇÃO A EXU TRANCA-RUA:

"Exu, Exu Trança-Rua me abre o terreiro e me fecha a rua!"

3 vezes

N N. Este "Ponto de Saudação a Exu Tranca-Rua té extensivo a todos os Exust, no se terminar a sessão, deverá ser cantado para "fechar o terreiro", da seguinte forma:

"Exu, Exu Trança-Rua, me fecha o terreiro e me abre a rua!"

3 yeaes

- 5) Isto feito, chancei o Sr. Weber para o meio do "terreiro" (Sala de Xangó, onde se realizaram quase sempre os trabalhos da Falango) e disse-lhe que se "concentrasse" no seu amigo (Sr. H. B.F.), procurando vé-lo no pensamento, A sua frențe, coloquei meus raddians, ou seja, os médiuns da Falange Xangó.
- 6) Pedindo a ajuda especial de Xangô, de Ogum e de mous Guias, disse:

"Ent nome de Dous, que venha, pelos médiuns, o Espírico que porventura estiver fazendo mai ao nosso tringo H.B.F." Pela médium Odetto Conçaives da Silva, velo um Exa que disse chamar-se "Exa Furador".

- 7) Mandel que Ele "batesse cabeca" para Xangó e que dissesse o que catava fazendo com o irmão H.B.F.
- 8 'Eu não estou fazendo nada"... Flz apenas "cinco humanulahos" na barriga dele" — disse o "Exu Furador".

9 N H

Quantilo o Exu acabou de falar, o Weber, com os olhos outilo peregalados, virou-se para mim e disse:

— "É leso mesmo. Antônio! O meu amigo está com cinco perfurações no intestino delgado e os médicos, inclusivo un sobrinho dele que também é médico, disseram que ele só tem 20 dias de vida!".

市 市 市

Respondi-lhe ou: — "Tinha, no entanto, se Deus quiser, ele vai melhorar e ficar bom, na Fé de Xangō, na Fé da Umbanda!"...

fi) Mandel então que o Séo EXU FURADOR trabalhasse e desfizosse o mai que tinha feito ao Sr. H.B.P.

Fui giendido Graças a Deus.

#### COMO FOI DESMANCHADO ESTE TRABALHO

Durante ? (sete) sextas-feiras, trabalhando sempre à meta noite, fizemes ? (sete) "frabalhos" para o Sr. H.B.F. Na casa dele (nunca soube onde era) ficava una pessoa, com um relógio e um papel, registrando tudo o que ele fazia, ou methor, tudo o que acontecia com ele como, por exemplo, ter dor de barriga e ter de ir ao reservado, vomitar, gemer, etc. etc.

Nas nossas sessões da minha parte anotava en tudo o que o Exu fazia para "desmanchar o trabalho".

Quando, na sexta-feira seguinte, controlávamos, ou melhor, controntávamos as observações, elas quase nada difertam uma das outras: as que su fazia e as feitas na residência do Se, H.B.F.

0 \* \*

Na última sexta-feira, allás, ou seja, no último dos 7 (sete) trabalhos que fizemos, o Weber levou ao "Caminheiros da Verdade" e à nossa sala de trabalhos, apresentando-o a mim e à minha Falange Xangó, o próprio Sr. H.B.F., em pessoa, vivo e são no entanto, bastante "envergonhado". A bem da

vinitale, confessou a estória dos dois "brotinhos". Disse-me, mati ou menos, o seguinte:

- "Bam, o senhor sabet... Nos semos homens...

h + 10

Ao lim do primeiro trabalho e bem assim ao fim de cada um dos outros 6 trabelhos que fizemos para o Sr. H.B.F., depuds que o Exu descaregava a vitima (para isto se servia do Sr. Weber que estava "concentrado", ou seja, "pensando firme" to Sr. H.B.F.) en fechava a "Gira" cantando o "Ponto de Eaudação a Exu Tranca-Rua", de que falo linhas atrás e, dando Oraças a Deus e agradecendo o resultado obtido encerraya a sessão, quer dizer: "fechava a Gira".

0 10 0

Em meus trabalhos dessa natureza, limitava-me tão sòmente po que aqui digo. No entanto, aos meus queridos irmãos de Fé, recomendo, ao fim do último trabalho que seja foico (em rasos como este) dar um "presente a Exu", ou melhor, ao Exu que tenha tomado parte no trabalho de Quimbanda.

Neste particular, allás, entre outros, aconselho meus irmãos n adquirirem; "Comidas de Santo e Oferendas", "Manual de Regas e Mandingas" e "1 500 Pontos Riscados e Cantados" (pelo menos um deles). Nesses livros se encontram todos os esclarecimentos que os irmãos possam vir a necessitar.

n 14 1

() enso que aqui menciono é veridico, como o disse em primripto e o modo pelo qual en o atendi, conforme esclarecimentan que forneci, servirá de modelo para os meus queridos irmitos de Fé.

## Como desmanchar "Trabalhos" feitos por Espiritos da "Linha das Almas" e da "Linha dos Caveiras"

Como se sahe, a Quimbanda é dividida, do mesmo medo que a Umbanda, em 7 (sete) Linhas, a saber;

- 1) LINHA DAS ALMAS chefe OMULUM OU OMULU
- LINHA DOS CAVETRAS, também chamada "Limba dos Comitérios — chafe JOÃO CAVETRA
- 3) LINHA DE MALEI -- chefe EXU REI
- 4: LINHA DE NAGO chefe GÉRÉRÉ
- 5: LINHA DE MOSSURUBI chefe KAMINALOA
- 6: LINHA DE CABOCLOS QUIMBANDEIROS -- chefe PAN-TERA NEGRA
- LINHA MISTA -- chefe EXU DAS CAMPINAS on EXU DOS RIOS

印 神 卵

Qualquer trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", para ser felto, terá de empregar Espiritos de qualquer uma dessas 7 (sete) Linhaa.

Entretanto, os "trabalhos" feitos pelos Espíritos das duas primeiras Linhas da Quimbanda (a das Almas e a dos Caveirasi são as que produzem os maiores e mais rápidos maiotirion e, por isto mesmo, são os mais dificeis de serem "desmanriados". Mesmo porque, de um modo geral, (ais "trabalhos" año l'eltos para dar resultado dentro de 7 (sete) dias no máatmo em certes casas e, especialmente os que forem feltos pelos Espíritos da "Linha dos Cavelras", são os mais périgosos de tudos.

61 10 10

Duas grandes coisas, porém, podem ser consideradas como poderosas defesas contra esses "trabalhos". São elas:

ai "O verdadeiro rituat da Quimbanda já fol aduxerado no Brasil"

b) O: "Oguns", por suas 7 (sete) Linhas, atuam sobre as Linhas da Quimbanda e dominam seus Espiritos e também os Espiritos da LINHA AFRICANA (São Chrimano) que se infiltram nos terreiros de Quimbanda, perturbando-lhe os trabulhos.

水 本 彩

OGUM MEGE (da Umbanda) tem influência especial sobre a u Linha das Almas; OGUM DE MALEI tem influência sobre a Linha de Maiei (Exus de Encruzilhada); OGUM DE NAGO tem especial influência sobre a Linha de Nagó (Gangas).

rp ilii

Or Espiritos da "LINHA DAS ALMAS" (da Quimbanda) são chemados de OMULUNS OU OMULUS. São cobertos de pêlos, do cor cinacato escuro, com unhas em forma de garras, orchas pontudas, dentes afiados e pontudes trazendo um ou dôis chi-licu Alguns Cestes Espírites se flearem incorporados por cinco inimitado o ás vezes até menos, podem matar o módina.

On Repiritos da "LINHA DOS CAVEIRAS" (também chamunta LINITA DOS CEMITERIOS) são vistos como esqueletos, mán dentarem de fazer o mal, seado peritos em matar, provocio do puellos docuças como a legra, a tuberculose, as congestões cerebrais, as paralistas, feridas cancerosas e malignas. And chefiados por "Séo JOÃO CAVEIRA" (É uma das Entidades com que ou trabalho, no enfanto, sómente para o bom, por absurdo que possa parecer).

H H A

Lourenço Braga em seu "UMBANDA E QUIMBANDA", diz o seguinte: — "Com o progresso da Terra, a tendência do mai vai diminulado ,até chegar a desaparecer definitivamente. Com esse nosso progresso, arrastaremos também aqueles firmãos quimbandeiros e, com eles o seu supremo chefe quo, um dia, já cansado de sofrer e do praticar o mai se arrependerá e será, por São Miguel Arcanjo, encominhado na senda do progresso espiritual".

印 非

Os "trabalhos", quando fellos por Espíritos da LINHA DAS ALMAS, para serom desmanchados, exigem antes de mais nada, profundo conhecimento da naturoza desses Espíritos e, também, que se salba como lidar com Eles.

Tais "trabalhos" podem ser desmanchados pelo mesmo processo usado para os "casos de Espiritos pertencentes à Linha de Nagó (o caso do Sebastião, contado no capitulo XII) ou à Linha de Malel (o caso do Sr. H.B.F., narrado no capítulo XIII), no entanto, na parte relativa à "chamada do obsessor" (ou dos obsessores), ter-se-à do dizer;

"Que o Espírito ou Espíritos que porventura esteja on estejam) fazendo mai ao nosso brinão (ou irmã) não venha (ou não venham) em nome de Dous! Que não incorpore! (não incorporem"). Depois da incorporação, a pessos que estiver cheflando o trabalho, ao se dirigir ao obsessor (ou obsessores), doverá sempre dizer o contrário daquito que quer verdadeiramente. Por exemplo: se quer que o Espírito falo, diga: "Que esse Espírito não fale!"... Se quiser que o Espírito diga a verdade, doverá dizer: "Que esse Espírito não diga a verdade!"... E assim por diante.

Quanto ao resto, o trabalho poderá ser feito da mesma forma que o citado anteriormente.

#### COMO CONHECER OS ESPÍRITOS DA LINHA DOS CAVEIRAS OU DOS CEMITERIOS

Quando os trabalhos são feitos pelos Espíritos da Linha don Caveiros ou Linha dos Cemitérios, suas características são facilmento reconhecíveis, a um simples exame visual que se faça da pessoa. Isto porque, nesses casos, as vitimas se apresentam pálidas, amareladas teom a cor do defunto como se enatuma dizer), enfraquecendo cada vez mais, achacada de tantetras, algumas vezes com dores de cabeça, sem aperite, só pagamando em morrer.

A presença de tais Espíritos pode ser verificada por melo da Vidência (É necessário, portanto, um bom médium vidente).

Pumbém poderá ser verificado da seguinte forma;

- il manda-se a vitima concentrar em Jesus, de olhos fephados e com os músculos relaxados. Se ela começar a oscilar é, especialmente se cia cair de costas, é isto um sinal evidente e comprobatório da existência dos referidos Espíritos atuando ma trabalho.
- 21 Manda-se a pessoa concentrar em Jesus, de olhos fecludas e com os músculos relaxados e, a seguir, coloca-se o circio (qualiz sempre se usa o indicador) na lesta da vítima e tar ou uma pequena pressão sobre ela, forçando-se para trás. A mo ser que a criatura reaja, isto é, endureça os músculos, ela cuirá de costas, cando prova, assim, de que está com um trabalho felto por Espiritos da Linha dos Caveiras ou, como que chang comumente, um "trabalho de cemitério".

#### COMO CURAR OS TRABALHOS DA LINHA DOS CEMITÉRIOS

O processo para a cura desse outro tipo de trabalho de Opuladamenta ou Magia Negra também é o mesmo que o já indicado no capítulo XIII deale livro e, além disso, com e modificação já apresentada, linhas atrás, com relação aos trabalhos com Espiritos da Linha das Almas.

No caso da pessoa, ou seja, a vitima calr ao chão e ficar como se estivesse desacordada, ter-se-á que fazer o seguinte:

"Bate-se com a palma da mão direita no chão, bem perto da cabeça da vitima e diz-se, por 3 (três) vezes; "Iatôtô, na tê de São Lázaro!... Que o Senhor não tevante este irmão!" (ou irmã, ou mesmo esse médium)! Que o Senhor não tevante! Que não tevante!"

O Espirito levantará, som dávida e, a Ele se tatará como no caso de Espiritos de Linha das Almas". O restante do trabalho será feito do mesmo modo autérior, já citado.

#### COMO TRABALHAR NO CEMITÉRIO

Depois de desmanchado um trabalho feito per Espíritos da Linha das Almas (Omulus), além dos "banhos de descarga" que a vitima deverá tomar, ela terá de dar um "presente". Este presente poderá ser o seguinte:

"Na passagem da segunda para terça-frira, isto é, cinco ou des minutos antes da meia neite, na porta ou dentro de um cemitério, estendo-ac um pano preto, cem 50 centimetros nos quatro iados (de forma quadrada cem 50 centimetros em cada tado), com franjas (filas servem) de cor vermelha, com 3 a 5 centimetros de comprimento. Sobre este pano, colora-se um alguidar põe-se um bife de carne crua, sem pele nenhuma e sem osso, derramando-se por cima do hite, todo o contendo de uma pequena garrafa de azeite dendê. Sobre o pano, em volta do alguidar, españam-se pipocas, formando um circulo e no chão, ao lado, acende-se uma velinha de cera.

Enquanto se afranja (arruma) o prosente, reza-se o Pal Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha.

Feita a entrega do presente, a peasoa faz o pedido que deseja (neste caso pedirá que os Reptritos que fhe fazem mal sejam afastados), pede licença para retirar-se, yelta as costos para o presente, e afasta-se rápidamente, sem olhar para trás. Jem tirar o pensamento de Jesus e continuando as Grações".

特 埃 等

De qualquer forma late é, se o presente for entregue denun un fora do cemitério, tem que se observar o seguinte:

11 ao se chegar à porta do cemitério saiva-se na porta a communitatio está sempre de ronda na porta do cemitério — into e a porta da frente e sim uma lateral, a que serve) e, porta into, usa-se uma garrafa de cerveja branca que deverá mi despejada, em porte no chão, fazendo-se uma cruz com o apaton e deixando-se um pouco dentro da garrafa;

ara entregar o presente; só então é que se poderá fazer a coração, eja fora, seja dentro do cemitério (A cova destinada i sepalimação do "Séo JOÃO CAVEIRA", no cemitério, é sempre ama reva preta que esteja à esquerda do Cruzeiro e o mais porto dele possível; é nessa cova que se deverá pedir licença ao Elia JOÃO CAVEIRA");

4) Numea deverá le uma pessoa só; aconseino que sejara, ( ) n memos, 3 (três) pessoas.

#### OFERENDAS PARA OS ESPÍRITOS DA LINHA DAS ALMAS

Tambous se pode dar, para os Espíritos da Linha das Almas, com presente receso segue: "uma, três, cinco ou sele velas, ao menor da sela horas da farde de uma segunda-feira, deceso es normaler as velas ao pé do Gruzeiro, dentro do centite o Impunto se acende as velas, resa-se as crações já citaco a dopula de entregue, de joelhos, repete-so as orações".

A emisega desse outro presente também deverá seguir as

to in 'mesentes" que aqui indico, também podem ser feitor me que (din haja nenhum "trabalho desmanchado", Unia pessoa, por exemplo, que quiser um lavor de um Espirito da Linha das Almas (da Quimbande, é claro; também podorá fazer a entrega de tals presentes e deverá seguir a regua aqui indicada.

p 61 18

Os irmãos umbandistas não devem nem podem esquetor que, para se fazer qualquer "trabalho" no cemitério (dentro ou fora dole), isto terá do ser feito (tentro das regras aqui mencionadas, Não sendo elas obedecidas, poderá acontecer que o irmão voite do cemitério em muito plor situação do que quando lá entrou ou chegou. Os Espíritos de Cemitério, de um modo geral, romo já cilsse, têm prazer em fazer mai a todos.

#### PAI NOSSO, AVE MARIA e SALVE RAINHA PARA OS UMBANDISTAS

d de 19

1) PAI NOSSO que estata no Céu, santificado para sempre seja o Vosas Santo Nome, Senhor! Venha a nós o Vosso Divino Reino e seja feita a Vossa e não a nossa vontade, Pal, assim na Terra como no Céu e em toda parte!

O Pão Nosso de cada dia — soja o do corpo ou o do Espirito — dai-nos hojo e sempre, Bonisalmo Pal!

Perdoai-nos, Senhor, as dividas e ofensas para Convosco, como sonbormos e quisermos perdour as dos nosces semelhantes para conosce!

Não nos deixels, Seubor, nos Vos pedimos, cair em tentação, mas livral-nos de todo mal que — material ou espiritualmente — nos possa autogir!

Que assim seja!

2) AVE MARIA, chela do graça! O Senhor é Convosco! Bendita sois Vos entre as Mulhores e Bendito é o Fruio que do Vosso Ventre hasce!! — Aquele que é Jesus, o nosso Divino e tão querido Mestre! Banta Maria, Mão de Jesus, Mão da Humanidade intelra, apiedat-Vua de nós!

Rogal, pedi e implorat a Deus por nos — inveterados pecadores, Espíritos atrasados que somos — ob! Boa e Divina Mae! ... agora e na hora dos nossos desculaces e por todo o ....mpre!

Que assim acja!

31 SALVE RAINHA, M\u00e0e de Miscric\u00f3rdia, Vida, Doçura, liaperança nossa, Salve!

A Vos brandamos, os degradados Filhos de Eval A Vos suspiramos, gemendo o chorando neste Vale de Lágrimas!

Tha pois, Advogada nossa! Essea Vossos Olhos Misericor-

E depuis deste desterro, mostrai-nos a Jesus Bendito Fruto do Vomo Ventre, ch! Clemente! Oh! Pledosa! Oh! Doce sempre Virgem Maria!

Rogal por nos, Santa Maria de Jesus, para que sejamos magos de Suas Santas Promessas!

Que assim sejal

## "Trabalhos de Quimbanda" que afetam a parte sexual do homem (Processo fácil para desmanchar)

Há "trabalhos" de Quimbanda que são feitos, não para matar, verdadelfamente, as pessoas à quem são desilhados, no entanto, para inutilisá-las sexualmente, ou seja, para inutilizar a mais importante função do Homem em sua vida sobre a Terra. Tais "trabalhos", aliás, tanto são feitos por mulheres contra homens, como por homens contra mulheres. Este último caso, perént, é muito mais raro. O que acontece de um modo geral, é que o Homem é sempre a vitima escolhida para esses casos.

Na maioria deles, por sinal, são usadas peças de roupa da vitima, tala como lenços, gravatas, melas, camisas (especialmente se tiverem sido usadas recentemente e se contiverem o suor da criatura), cuecas, mormente cuecas.

Para se "desmanchar" (ais trabalhos, o primetro passo a ser dado será justamente procurar o "ponto firmado", isto é, procurar saher onde está case "ponto". Isto porque, qualquer "ponto" que não tenha sido desfello, tem um reflexo no espaço e, asalm, poderá voltar a atuar sobre a vitima. O "ponto firmado" pode estar no pé de alguém, pode estar numa encruzilhada, numa praia, no próprio mar, num rio, numa lagoa, debaixo de uma árvore, pode estar enterrado, pode estar debaixo de uma qualquer imagem do santo.

M nau medituit muito torte poderá, sòzinho, "ver onde

中 彩 竹

Nos diversos casos que atendi, jamais me preocupel com tom e mem mesmo me dei ao trabalho de nisso pensar. Esta é a muis pura verdade. Não obsignie, Graças a Deus, todos os trabalhos que fiz decam certo. Se perdi uns poucos deles, isto foi devido à culpa ou das próprias vítimas ou de parentes delas que não seguiram as instruções que tanto de mim quanto dos "Unios" e "Protetores" receberam.

中 田 中

le tanto estou certo, Graças a Deus, que a seguir vou natrar mais um caso, também veridico, a que atendi, ou meihor, a que almás estou atendendo e que, na verdade, práticamente já está resolvido. Para esse caso, aliás, nem mesmo fiz sessões ma nest médiuna, nem as estou fazendo, nem os estou usando. Hirro-me ,epenas, de velas, copos com água e pouca colsa mais.

Vejamo-lo, portanto:

#### COMO UM TRABALHO DE QUIMBANDA PODE ATUAR NO SEXO

Uma senhora de minhas relações, a quem dedico especial carinho, pois a conheço desde recóm-mascida, tendo tido mesmo a oportantidade de carregá-ia no colo por diversas vezes, falomo que um conhecido dela, ou melhor, que um senhor a que cia muito estima, tinha-lhe confiado que, de ums tempos para ca, sentia se práticamente arrasado sexualmente. Até mesmo rem a própria esposa, a bem da verdado, fracassara ele per masa de uma vez em suas relações sexuais.

Petava desesperado, multo naturalmente, de vez que é um Insment de completção robusta e de apenas quarenta e poucos anos de idade, e financeiramento, nada tem que recianar. Vive em harmonia relativa com a familia e, quanto a problemas aérios que possam preorupá-lo, não tem nonhum, a não ser os comuns a todo criatura humana.

Assim sendo e sabendo ela que en "entendo" de alguma coisa (foi o quo me disse) pergunion-me se seria possível fazer algo para curar o referido senhor.

Respondi-lhe que sim, que en poderia, de fato, fazor algo pelo tal senhor, no entanto, não dispunha de médiuns e, desta forma, terja primeiro de arranjá-los. Não seria, pois, tão fácil.

No entanto, estudioso profundo e incorrigivo; que sou, resolvi tentar, ou meihor, resolvi fazer o que me fosse possível. Para isso, lògicamente, usei de um raciocinto muito feliz: "para mim mesmo, como ponto de partida para o que tivesse ou de fazer, perguntei "por que estava a senhora tão interessada na cura do amigo?!... Para que ela soubesse do que se passava com ele, é lógico, teria de haver muito mais que uma amizade, oma simples amizade, entre eles e, cartoso que sou, cheguei mesmo a ir mais longe no meu discernimento e, assim, admiti que, entre os dois haveria muito mais do que uma simples e para amizade. Enganei-me, perêm, em parte. E por quê?!

Porque ela é casada e, embora seja infeliz com o marido, respeita-o e, pelo fato de ser católica fervorosa, não admite em hipótese alguma que, de sua parte, haja o que en pensava haver.

Ele também é casado e também é infeliz com a esposa, Consta mesmo que o seu próprio casamento foi feito "por um trabalho de amarração". Todavia, por muitos motivos e em especial porque gosta de fato dela (da senhora de quem falo) e por isso a respeita, não admite de sua parte ir mais adiante. Isto, porém, não impede a ele de gostar muito dela. Na verdade, os dois se querem e se desejam, no entanto, ainda não passaram e não pretendem passar jos limites que se impuseram.

A questão, portanto, apresentou-se ao meu raciocinio, da seguinte forma:

ti estimam-se, desejam-se e se respellam muluamente po doto.

2) ele é infeliz com a esposa e cla é infeliz com o marido;

3) de qualquer forma, há entre eles uma corrente (de sul-e-venu de simpatla e desejos reciproros.

Para min, portanto, all'estava fudo o que su queria e mais plunta precisava de saber.

Para trabalhar, porém, faltavam-me dois impertantes contos:

a) a fé que os dois poderiam ter ou não no meu trabalho;

 a confiança que, dessa mesma fé, irla aparecer dos illata para comigo.

Raclocinet, desta yez, do seguinte modo:

 ae etc disse a ela o que se passava com ele, era porque esperava que eta fizesse alguma coisa em seu favor; altás, ele subba que ela me conhecia e também que eu "entendo" do assunto;

g: desta forma, podía ou já contar com a té, por parte dos dots, como um ponto de apolo para o trabalho que era mercadrio fazor;

3) havondo fé, era lógico que haveria a conflança deles no min: de l'ato, cles tiveram e têm confjança em mim, ou mulhor, em meus "trabalhos".

字 台 片

Com tudo isto, já tinha en uma noção exata do modo pulo qual teria de trabalhar, oma vez que não poderia contar com nenhum médium que pudesse me ajudar.

Lembrei-me, então, de que "Tudo é duplo: tudo tem uma parte masculina e outra feminina. O sexo existe em todos os planos".

Lembrel-me também de que a parte masculina, na Magia, n o positivo e a parte teminina é o negativo.

Assim pensando, resolvi empregar como base, isto é, como apolo forte e indispensável, as próprias vibrações sexuais dos plote O problema, porém ainda não estava total e definitiva-

mente resolvido; como irla cu usar esse apoio, essas vibrações sexuais, no meu trabalho?!...

Tinha cu, pois, de obter uma solução, isto é, chegar a um resultado, fosse lá como fosse.

Apelel para a Biblia e, no capitulo I, em "Genesis", encontrel dois versiculos que me solucionaram ou pelo menos poderiam me ajudar. São esses versiculos, os seguintos:

Versiculo 28 — "Façamos o homem à nossa lmagem e semethança".

Versiculo 27 — "E criou Deus o homem à sua imagem; Elo o criou à linagem de Deus; e macho e fêmea os criou".

**商 体 向** 

Em "UMBANDA DOS PRETOS VELHOS", capitulo V, à página 47, encontra-se o que se segue: "Como o que ora dizemes representa palavras atribuidas ao Criador (Deus nosso Pai), criou Ele o homem e, por outro lado, como não se poderá de modo algum accitar a existência de mais de um Deus, nem tão poutro que existênse já alguém, naquele tempo, humanamente falando-se, a quem Deus se dirigisse de lai forma, isto é, dizendo "facamos", só a uma conclusão (e única) poderemos chega"; Deus, por ocustão de criar o Homem, ao dizer "façamos", dirigia-se a Ele mesmo, isto é, à Sua outra parte: a feminina,

市 中 松

Estava ai, portanto, a solução para o men problema

36 64 5

En poderia muito bem direr à senhora referida que dissesse ao amigo dela para me falar. Els viria me falar e ou lhe diria, ou melhor, mandaria que Ele fizesse (ele mesmo o sòziaho) o trabalho que, em verdade, nada mais sería do que "Fortalecer o seu Anjo de Guarda", no entanto, seu efelto uña porta o que en desojavat curar a parte sexual do homem, atomada e alingida por um "trabalho de Quimbanda", como pe fato esa. Desta forma, resolvi que seria ela e não ele, quem forta o "trabalho", isto é, o "trabalho" seria fello por ela, em interficio dele. Haveria, portanto, para apoio do trabalho, a mapletação sexual ou, melhor dizendo, o trabalho seria apotado no asso.

Palando mais apropriadamento, diret que o "trabalho" esta fello com apolo na àmia sexual de um pelo outro e.

P 19 19

Se o 'trabalho' Josse felto só por ele, não passarta de um "fortalecimento de Anjo de Guarda" dele e mada mais. O efeito da Quimbanda ou Magis Negra, perém, continuarta existindo e produzindo seus maléficos e destruidores efeitos, cada vos muis acentuadamente. Se, ao contrário, o "trabalho" fosse fetto por ela, em beneficio dele (como de fato foi fe!!o) o insultado seria duplo:

l'Fortalecimento do Anjo de Guarda dele" e "Anulação dos refilhes da Quimbanda" na parte sexual do homem.

#### COMO FORTALECER O ANIO DE GUARDA

Mis perque, disse en à sembora que me procurara, que me Jineme o seguinte:

\* \* \*

- 10 Tomasse de um copo branco, liso, de preferência virpunt, i la é, sem qualquer aso e, depois de enché-lo d'àgua, o ottomasse em qualquer lugar (ela o colocon numa àrea interun so aparlamento em que mora) e, por frás dele, colocasse uma velo...
- Prito isso, deverta ela scender a vela e enquanto fiplano, recasse e Deus, a Prece como força espiritual e a

luz da vela como Luz Espiritual para o Anjo de Ouarda dele. Ao fazer izso e 1200 é unta "Oferenda") ela deveria pedir a Deus que, além de permitir que o Anjo de Guarda dele se fortificasse e se esciárecesse, fossem também anulados os efeitos do "trabalho de Quimbanda" de que ele era vitima.

3) Isto tudo, ou melhor, esta primeira parte do "trabalho" deveria ser feita às 6 horas da manhā, ao meio dia ou às 18 horas (seis horas da tardo). Ela escolheu as horas da manhā.

4) Depois disso, ele deveria deixar a vela acesa, queimando até o fim, por se tratar de uma vela acesa em beneficio do Anjo de Guarda.

5) No dia seguinte, à mesma hora em que tivesse feito o primeiro trabalho, ela deveria chegar do lugar em que foi ele feito na vérpera e, pedindo licença, retirar o copo com água.

d) A água desse copo ela deveria "despachar", isto é, deveria despejá-la em água corrente. A pia da cozinha, por exemplo, serviria, Para isso, ela abriria a forneira e dejxaria correr um pouco dágua. Isto felto, ela deveria despejar a água do copo na pla, deixando que ela se misturasse com a água da própria pia. Enquanto estivesse fazendo isso, ou seja, enquanto estivesse "despachando" a água, deveria ela dizer o seguinte:

"Salve Mão Oxum! Salve Mão Idmanjā! Salve Todo o Povo Dágua! Proteção para (fulano) mon Deus!"

- 7) Depois de "descarregar" a água, ela deverla encher novamente o copo, levá-lo de volta ao lugar em que tivesae feito o primeiro trabalho e colocá-lo lá dentro de novo, colocando também outra vela.
- 8) A seguir, acender essa segunda vela e fazor do mesmo modo que tivesse feito na véspera. Tudo isso, aliás, deverta ser feito começando na mesma hora do dia anterior, isto é, às f horas da manhã, (le vez que (o) essa a hora que ela escolhera.

91 Tudo leso deversa ser repetido até que tivesse acendido a cétima yela.

10) No dia seguinte (seria o 8.º dia) ela então "desparhatia" a água do copo, Desta vez, porêm, a água teria de ser "deopachada" no mar e, ao fozê-lo, deveria jogar fora o copo hambém. Torta de fazer a saudação como nos dias anteriores.

 Depois disso, deixaria passar uma semana e, então, faria novo trabalho, igual em tudo por tudo aos anteriores.

12) Passada uma semana, on melhor, durante essa semailla, ela deverta comprar novo copo e, justamente no dia que nompletasse essa semana, ela deveria fazer nova série de "trapalhos", sendo que, dessa vez, os "trabalhos" deveriam ser fettos de T em 7 días e, portanto, durante um mês e frês semanas; o processo seria o mesmo já ensinado e, ao descarregar o último copo, deveria jogar fora o copo também.

Al no lérmino do 7.º "trabalho", a senhora me contou que n'amigo dela lhe havia dito que estava já 160% (cem por cento) mightor. Que estivera om companhia de três mulheres e que liuviu se saido muito bem com clas. Disse-lhe eu que desse tiraças a Deus e que começasse e fize se bem a segunda série.

44 9 2

Ercomendo quo, durante trabalhos dessa natureza o doente rome "banho de descarga". Para isso, as casas do ervas são habilitadas a fornecer instruções completas, além de venderom ou materials necessários. Leia "Bauhos de Descarga e Amaels", para melhor se orientar a respeito.

## "Ajó Cocoró" (mau olhado) e outros pequenos males - pragas - simpatias

O "Ajó Cocoró" ou "mau olhado" nada mais é, na verdade, do que "a resultanto do fluidos nocivos acumulados na zona da visão psiquica e consequente condensação na área da vista psiquiça".

Em palavras mais claras, digo sos meus queridos irmãos de Fé que o "mau olhado" é um acúmulo de fluidos nocivos ou maiéficos que as criaturas humanas têm ou não têm e que fica itealizado, não nos nossos olhos materiais e sim naquillo a que péciemos chamar de olhos do nosso espírito.

O "mau olhado" é conhecido por várias denominações, como por exemplo: "ajó cocoró" na linguagem dos africanos, "mau olhado", "ólho de seca pimenteira", "quebranto" ou "ralo humano vermeino", na nossa lingua. Os italianos chamam o "mau olhado" de "Jetadura".

Ninguém tem mau olhado porque quer, nem ninguém não lem mau olhado porque não quer A mente humana, isto é, o cérebro da criatura humana age como se fosse uma estação rádio emissora e projeta a quantidade que cada pessoa tem ou pode ter de "mau olhado", sobre as outras pessoas que, nesto caso, fazem o papel de rádio receptoras. O "mag olhado" atua fambém sobre as plantas e sobre os irracionais.

Existem pessoas que têm mau cinado e que sabem que têm e, por maidade, servem-se dele para fazer mai aos outros.

Existem, porém, outras pesidas que, sendo boas e não querendo fazer mai aos outros, mas sabendo que têm otau olhado, procuram fugir de todos e de tudo. Bá até o caso de certas mises que, tendo mau olhado e sabendo que têm, procuram nem mesmo olhar para seus filhos pequenos, a fim de não prejudicá-los.

O "mau olhado" quando é projetado ou posto voluntáriamente, pela pessoa que o tem sobre outra ou outras pessoas, mada mais é do que uma espécio de "trabalho de Quimbanda ou Magia Neara".

O "man olhado", portanto, é uma colsa que não dépendo da vontade de ninguém.

Contudo, existe ginda uma outra espécie de "mau olhado" que é justamento a que se origina dos sentimentos de laveja, do ambicão, de cobica ou de vinganca. Esta espécie de mau ulhado é mnito comum e se vertifica sempre que uma pessoa, por inveja de outra ou do que essa outra tem, envia olhares que, neste caso e nestas condições, estão carregados de mans liuklos e, assim, prejudicam as pessoas a quem são cirigidos. ildo também aconfece desta forma, quando uma pessoa, tamhem parque tem inveja de outra e como, por isso, quer se vinnor dessa outra, the envia otheres chetos de maus fluidos. Ilutdan enses justamente originados da inveja e da ratva que a persoa ambiciosa, olhando para outra que tem o que ela não lem (porque não pode: ou faz o que ela não faz (porque não pode ou não sabe e nem mesmo tem capacidade para fazeri, dictiella l'astamente ter o que a outra tem, ou ser o que a curra n e, aestin, or olhares que enviar a essa possoa, logicamento. retait olhares de "mau ellidao".

Nlinguém, na verdade, pode eliminar, em si mesmo, a extetencia do mau olhado. Quem tem "mau olhado", nasce com ple e merrerá com ele. O "mau olhado", por vezos, é consequência de encarnações anteriores das possoas que o têm.

Para evitar-se o "mau olhado", é comum o uso de arruda, inavendo mesmo muita gente que usa raminho de arruda ou dordro da roupa, ou nas carteiras em que guardam dinheiro e ser mismo por trás das crelhas.

Fara se cular "sian olhado", è necessário procurar-se ba trabalhos de um "rezador" ou "rezadora".

Também se pode ovitar os efeitos do "mau olhado", usabado-se os "benzimentos" as "benzeduras", os "patuás",

As pessons que "rezam ou benzent" contra o mai alhado são justamente as "rezadoiras ou benzedeiras",

Contra os efeitos do man olhado, também devenos usar as "figas vermelhas" ou mesmo as "filas vermelhas".

As "resadeiras ou bengedeiras" quondo rezam mau cihado, agem como se fossem "verdadeiros transformadoras quo dissolvem, à distància, es fiuldos do mau cihado que se incrusta na aura das criaturas o, quando essas benzadeiras ou regadotras estão atuando, isto ó, estão fazendo suas rezas ou benzimentos, parecem que estão grandemente cansadas, abrem a bosa a cada instante, ou seja: bocejam; aprezentam-se sob grande afrontação, oprimidas, chegando mesmo a vertor lágrimas.

Allás, se um dos meus queridos irmãos tiver do ser "renado" de mau olhado, para ter a certoza de que a coisa está ou não sendo bem feita, basta observar a "rezadelra". Se ela apresentar-se com os sintomas que acima indico, o irmão poderá estar certo de que o trabalho está sondo feito direito. Entretanto, se se der o contrário, é porque o trabalho está sendo ma) feito.

O livro "COMO EVITAR O OLHO GRANDE", em sua 1.º edição, das páginas 25 a 37, apresenta as "ORAÇÕES PARA MAU OLHADO". É um livro que todos os irmãos devem possuir. Be ainda não tiverem, devem adquiri-lo o quanto antes.

A "Oração" de que falo é a seguinte;

#### "ORAÇÃO PARA MAU OLHADO"

Heza-se 3 Padro-Nossos e 3 Ave-Marias, enquanto se betizo com um raino (de arruda). Quando o ramo murchar na Ave Maria, o quebranto (man clhado) fol posto por mulher. Quando murchar no Pai Nosso, foi posto por homem...

> "Benze-se este menino (menina, homem, mulher, etc.)

Te betaram mau clhado Quebranto para te matar Te benzo para te curar Com o poder de Deus, De Deus filho, Com o poder de Deus Do Espirito Santo Da Santiasima Trindade".

. . .

Se com essa reza não conseguir resolver o "olhado", o quê será difícil, só poderá conseguir, então, com um defumador preparado pelo Babalorixá.

Poderão ser empregados, também, outros processos".

Poderá se apelar para um "Guia" ou "Protetor", qualquer que Ele seja e este tomará conta do easo e dará "Jelto".

Aquele mesmo livro, allás, à página 68, apresenta outra "ORAÇÃO CONTRA MAU OLHADO", É a seguinte:

"Leva o que trouxeste. Deus me benze com sua santíssima crus. Deus me defende dos maus olhos o de todos os males que me quiseram fazer. Tu és o ferro, eu sou o aço. Tu és o demónio, eu o embaraço.

Assim sejal

\* 0 0

Um outro livro muito bom, em que os irmãos oncentrarão eficientes e milagrosas "resas", é o PRECES CURADORAS, desta editora.

#### COMO REZAR ESPINHELA CAÍDA

purinhetA CAIDA, na verdade, nada mais é do que "frapura pural A miatura que tem capinheia caida é a que padece de dores no esterno. Esterno é um osso compuido e militado que se encontra na frente do nosso corpo, no petro stóraxi e ao qual se ligam as costelas pela parte da frente.

Na verdade, "espinheia calda" é o nome que vulgurarente se da ao "apéndice xifolde" (é o término inferior de esternit.

4 @ H

Para se curar espinheta calda, os irmãos podem encontrar uma hos reza no já citado "COMO EVITAR O OLMO GRANDE", oração essa que é a seguinte:

"Reza-se o Credo, fazendo-se ama cruz, com o dedo polegar, em cima da espinhela (em cima do esterno). Depois reza-se o Padre Nosso, Ave Maria, Salve Rainha e o Hendito, oterecendo-se estas orações à Santíssima Trindade, em louvor às três horas que Jesus expirou na cruz; para que Nossa Senhora implore a Deus e a seu Divino Filho, esta cura, em nome de Deus Todo Poderoso. Assim seja!

Além disso, a vítima de "espinheia caida" deverá tomar "uma garrafada" e, para isto, as casas de ervas fornecem todas as instruções necessárias, bem como os ingredientes para fazer-se a garrafada.

8 7 4

VENTOSIDADE é o acúmulo de gazes no salómago ou nos intestinos e a salóa deles, mais ou menos ruidosas (arrojos ou cruiações etc.).

Acontece que algumas persoas prejidem esses gazos, ou por vergonha, ou por conveniência e respeito em vista do lugar em que se encontram ou porque ignoram o grande mai que isto pode ocusionar. Não se expeitr gazes, sejam eles quais forem, podem causar uma séria "intoxicação", podem causar o volvo que é vulgarmente chamado de "nó de tripa". São por vezos moriois.

Outras pessoas, porém. mêsmo que quelram, não conseguem expelir essos gazes e, neste caso, é que aparece a "ventosidade". A reza para carar "ventosidade" é a seguinte:

"Deus é o Soi Deus é a Lan Deus é a caridade Deus é o sumo da verdado Assim como éstas palavras São certas e verdadeiras Sai daqui, em nome de Deus, Ventosidade".

Çi jiş i

ERISIPELA é uma deença infecciosa caracterizada pela .: finanação superficial da pete e devida à presença de um misróblo específico que é o "estreptococo".

Quanto à crisipela, indico iniclaimente uma simpatla que lei usada por mim mesmo, em 1946, quando fut atacado desse unal fit a seguinte;

"Com tôdo comum (este que é vendido mas farmácias), faz-se, por melo de um plucelzimbo on mesmo com algodão, um anel (um risco em volta) acima e outro abaixo da parto atetada pela erisipela". O resultado, posso as-oegurar, ó o mais rápido e melhor possivel.

Conquento su tenha feito apenas à simpatta, è açonselhà-Voi non irmãos que, antes de fazé-lo, rezem a seguinte oração:

#### "ORAÇÃO A SÃO BENTO"

Pai Celeste, pelos méritos de São Bento, afastal de mim o mai que me aflige. O nome do Bem-aventurado São Bento é abençoado, éternamente. São Bento tudo obterá de Vossa hondade e justiça. Pelas suas preces, afasteme São Bento de tudo quanto Vos ofenda, Sr. Deus, Obtenha São Bento para mim as graças da Vossa Providência.

Por Nosso Sentior Jesus Cristo, Assimsejaj

São Bento protegel-sue dos ataques do Demônio.

São Bento protegel-me das moléstias e malos imprevistos.

São Bento, curai-me com a permissão de Deus Nosso Pai.

(Rezar um Pai Nosso e uma Aye Maria).

\* 9 \*

Esta oração, aliás, também serve e poderá ser rezada para inflamações e febre,

市 中 中

PRAGA nada mais é, ao que se pode dizer, do que um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra". Isto porque, quando uma pessoa roga praga a outra, ela nada mais está fazendo do que enviar entidades ou espíritos ruins (vamos dizer assim) contra está outra pessoa. Dizem que as plores pragas são as de Mão e Madrinha.

É comum se dizer que uma praga é metade para quem rega e metade para quem recebe.

A coisa, na verdade, não é bem assim. Quando se roga praga a uma pessoa, quem roga a praga manda os espíritos o as vibrações mins para a pessoa visada; se esta merecer, isto é, se esta estiver fora da Lei de Nosso Pui Oxalá, quer dizer, se ela não for uma boa pessoa, a praga lhe atingirá; no entanto, a pessoa que roga a praga também está fora da Lei de Oxalá e, assim, a mesma influência ruim que ela mandou para a outra pessoa, voitará sobre ela. É a Lei do Retorno, quo é certa, innutável e infallyel.

Nos casos em que a pessoa a quem se roga uma praga está dentro da Let, isto é, cumpre com a Let de Deus, sua "aura" estárá fortillicada e a praga volturá inteirinha para quem rogou.

Uma das pragas mais curiosas e mais ainda perigosas, que nu conheço, é a seguinto:

"Deus te ajude!"

Se uma pessoa nos faz um bem, um favor, seja gual (or e mós lhe dizemos "Deus te ajude", é lógico que estantos desejando bem a essa pessoa. Entretanto, se a pessoa nos prejudica, nos faz quaiquer colsa de mál e nós a ela dizemos "Deus te ajude!", nós estamos desejando a ela, nada mais pada memos, dequilo que ela nos faz, isto é, estamos agindo dentro da Lot de Retorno. Esta praga — "DEUS TE AJUDE" é africana. Os nossos infelizes escravos a usavam multo mas, felizmente, on seus bárbaros e impledosos senhores por certo não subjam disso, pois, se soubessem, o certo é que os escravos seriam selvagamente espançados forturados e até exterminados, o que filógico.

#### ORAÇÃO CONTRA A PRAGA

Para se retirar uma praga, deve-se rezar a "ORAÇÃO DE BÃO MARCOS E SÃO MANSO", que é a seguinte;

"São Marcos me marquo, e São Manso me amanse, Jesus tiristo me abrande o coração e me parta o sangue mau; a hóstia consagrada entre em mim; se os meus inimigos tiverem may coração, não tenham cólera contra mim; assim como São Marcos o São Manso forem ao monte e nele havia touros bravos o mansos cordoiros, e os fizeram presos e pacificos nas moradias de suas casas, debaixo do meu pe esqueido; assim como un palavras de São Marcos e São Manso são certas, répito;

"Filho, pedo o que quiseres, que serás servido e, na casa que en pousar, se tiver cho de tila, retire-se do caminho que enha nenhuma se mova contra misa, nem vivos nem mortos, e intendo na porta com a mão esquerda, desejo que intediatamento se abra".

Jesus Cri.to Sechor Nosso, desceu da criuz: assim como Pilatos, Herodes e Calfás foram os aigozes de Cristo, e Eleconsentiu todas essas tiranias, assim como o próprio Juans cercado de inimigos, disse: "Sursum corda", calrama todas no chão até acabar a sua sauta oração; assim como as palavras de Jesus Cristo, de São Marcos e de São Manso abrandaram o coração de todos os homens de mau espírito, os animals forezes e de tudo o que consigo se quis opor, tunto vivos como mortos, tanto na alma como no corpo e dos maus espíritos, tanto visíveis como invisíveis, não serei persoguido de Justiça, nem dos meus inimiges que me quiserem causar dano, tanto no corpo como na alma.

Viverel sempre sossegado na minha casa; pelos caminhos o lugares por onde transitar, vivente de quelidade alguma me possa estoryar, antes todos me prestent auxilio naquito que en necesitar.

Acompanhado da presente oração santissima, terel a amizade de todo trundo e todos quererão bem, e de ninguém serei aborrecido.

Assim sejal"

\$2 S1 III

MORDEDURA DE MARIMBONDO; — So é colta que soja delerosa é a mordedura de marimbondo. Se algum irmão for mordido por um marimbondo, faça uma das três coisas abaixo indicadas;

- 1) tire o famo de um elgarro, molhe-o na sua própria salivo (euspo) e coloque em cima da picada do inseto;
  - 2) urine e ponha a urina em cima da picada;
- 3) molhe um algorão em ameniaco (ambilia) e o coloque sobre a pleada.

DOR DE DENTE: Se o irmão tiver uma dor do dente violenta que não lhe de descarso, faça o seguinte:

"Sogue uma especializ de alho, coloque-a sobre o pulso maquerdo e amarre cent um pano.

A one de demie, pouco tempo depois passará. Você, porém, Leurá com o pul o am pouco quelmado, no entanto, é bem melhor do que continuar com a dor de dente.

PARA EVITAR ENTRADA DE COBRAS EM CASA: Se D irrado mora na roça, como se costuma dizer, onde as cobras Alto sempre perto, para evitar que clas entrem em sua casa. Jaca o seguinte:

"Soque n'inn e coleque nas diferentes entradas da sua casa".

As cobras, diante do alho socado, não entrarão em sua casa.

-431.10

Maria Company of the Company of the

### 17

## Casos interessantes com alguns Espíritos de Quimbanda

Como já clase em capitulo anterior, a Quimbanda é dividida, da mesma forma quo a Umbanda, em 7 (sete) Linhas principals.

Entre elas, encontramos a "LINHA DE MALEI" caso chefe é EXU-REL

Os Espíritos que trabalham nessa Linha são os EXUS das encrezilhadas e têm Eles o aspecto do DIABO do entolicismo.

Apresentam-se com chifres, têm pernas e cascos de bode. Uns se apresentam com forma de macacos, outros sob a flgura de morcego. Têm sobre a cabeça uma luz avermelhada e sem britho. Empunham tridentes e os seus chefes usam espada. Provocam vicios como o da embriaguês, do jego, produzem impotência sexual, sendo também especialistas em assuntos relativos às funções sexuals, unindo e separando casais,

Qualquer trabalho, pois, feito numa encruzilhada (em forma de cruz e não em forma de um "T"; esta é encruzi-lhada de POMBA-GIRA) está sempre por conta desses espiritos, embora outros também ajam nas encruzilhadas.

O chefe desses Espiritos da LINHA DE MALEI, como digo acima, ó o EXU REI Como a relação em tudo por tudo é o nipre de 7 em 7, o EXU REI, naturalmente, comandará um manme e poderoso exércilo de outros Exus como Ele. Esses com comandados, na verdade, é que vêm aos Terreiros e, como limbalham para Ele dizem chamar-se EXU REI.

il justamento a respeito de um enviado de EXU-REI que falarri nesto propeno capítulo.

Vetamo-lo, portanto.

#### UMA LAVAGEM DE CABEÇA. MAL FEITA

Em 1982 ((c) um ano em que tive en maior e mai: constante trabalho com a micha FALANGE XANGÔ e que, porlanto, mais de perto continuaciente estive com os Exus e demais espíritos em suas incorporações em meus médiuns, atendium meitor, a FALANGE XANGÔ atendeu, entre muitos outros. thus quais já tenho falado, ao seguinte e interessame caso:

"Fui procurado por um senhor de nome ANTÓNIO que, naquela época, era inspetor de bondes na antiga Light, para legitar de sua esposa Dona LOURDES.

Esta senhora estava como verdadeira loucz, desatinada, não culdiava de seus afazeres, desleixava dos próprios filhos, não se proprios mais com os serviços de costura que lhe eram exemmendados (era costureira). Em suma, vivia e não vivia, pordemas dizer assim, neste mundo, por isso que, verdadeiramente quase não dava ela acordo de si, como vulgarmente se diz.

Marcado o dia para o "trabalho", dirigimo-nos todos para o local habitual de nossas sessões e, atendidos a todos os pontos iniciais, isto é, abertura da sessão o tudo o mais, chancel Dona LOURDES que lá também se achava, lógicamente. Acompanhava-a o marido, Sr. ANTÓNIO.

Folto o devido e necessário quão indispensávo; exame na autimora, verificou-se que o caso dela era apenas o seguinte:

"Num Centro de Umbanda a que pertencia ou periencera a mossa irmã, lizeram-lhe uma espécio de AMACI e, para isso, despejaram-lhe na cabeça, "menga" (sangue) de pombo, cachaça (maraio) e não sel o que foi mais. Ao que disseram a ela e nos contou o marido, "estava a nossa irmá sendo preparada nas 7 (sete) linhas" (não sel de que). Obrigaram-na a fazer não sel quantos uniformes especiais, fizeram-lhe um não sei quanto de exigências e muita coisa mais. O resultado, porém, de tudo laso que fizeram à Dena LOURDES, foi que ela ficou nas condições em que a conhecemos.

Feito e exame e constatado o motivo do caso, verificada, portento, sua complicada natureza, começamos, pròpriamente dito, o "trabalho para curar aquela irmã".

Chamado o Espírito que era o dono do negócio, digamos asim, apresentou-se-nos uma entidade que se disse (e era verdade) chamar-se EXU-REL

Depois de seguidos os detalhes característicos de nossos trabalhos, isto é, dos trabalhos da FALANGE XANGO, comecamos a "desmanchar".

Pois bem, meus irmão: no decurso desses trabalhos, o médium que estava incorporado com o EXU-REI (Wilson Lou-renço, já nosso conhecido), de repente, virando-se para o lado, CUSPIU SANGUE.

Como em meus trabalhos, sempre fiz e faço observações e investigações sob todos os pontos de vista, a cada instante preocupei-me com aquele fato, ou seja com o fato do médium "cuspir sangue".

Quando o Wilson desincorporou o EXU-REI, examinei-lhe a boca, o corpo, isto é, fiz nele um exame em regra e, para maior surpresa, embora grande alegria minha, constatei o seguinte:

"O sangue cuspido pelo médium, nada mais era, na verdade, do que o tal sangue de pombo que tinham derramado na cabeca de Dona LOURDES".

Em outra incorporação do Exu-Rei, nesse mesmo trabalho, a EXU-REI foi quem me disse. Note-se que eu não falei a ninguém, sobre o que eu já sabia.

19 10 19

Esse EXU-REI que, como digo no inicio, era um enviado do EXU-REI chefe da LINHA DE MALEI da Quimbanda, depois de ter desmanchado o trabalho da Dona LOURDES, tornou-se nosso amigo e pasiou a trabalhar em nossa FALANGE KANGO, com a devida licença do Sr. OGUM MEGÉ, de quem já falci a meus irmãos.

Abertas as sessões, depois de incorporarem os "Guias" nos médiuns da "Falange", vinha o EXU-REI, incorporando no Wilson e ficava entre nós, ajudando-nos, aliás, bastante, de vez que dava ordens a todos os espíritos que eram chamados ao terreiro, para os diversos casos que atendiamos, sendo cegamente obedecido por todos eles, sem exceção. Dei-lhe mesmo, a bem da verdade, permisão para tomar conta de muitas das nossas sessões e jamais me arrependi de o ter feito, Sempre obtive os melhores e mais completos resultados.

Certa feita, porém, o EXU-REI, virando-se para mim, disse: "Filho, não virei aqui por algum tempo. Vou cruzar com Caboelo e só depois voitarei".

Isto de fato aconteceu e, por fim, o EXU-REI passou a ser o "CABOCLO DA MATA" e mais alnda nos ajudou.

No mesmo ano de 1952, a filha de meu "médium" NEUZA DA SILVA, menina de seus 7 anos na ocasião, adoecera e não havia médico que desse jeito. A Neuza, como louca, andava à minha procura para ver o que de fato havia com a filha.

Els que, finalmente, Neuza me encontrou e, incontinenti, fui à casa dela.

Chegando lá, fui logo dizendo à Neuza que se preparasse, de vez que se tratava apenas de um caso que tinha por origem e razão um espírito.

A Neuza, então, depois de um preparo que fiz do ambiente, recebeu o espírito que estava acleatando a filha. Era nada mais nada menos que o "Séo SETE COVAS". Este espírito, que é da "Linha dos Caveiras", da Quimbanda, chefiada por Séo JOAO CAVEIRA, tornara-se nosso conhecido e amigo, desde um trabalho que fizemos para uma pessoa que ele tinha se encar-regado de matar e que os trabalhos de nossa FALANGE XANGO evitaram. "Séo SETE COVAS" tornou-se nosso amigo e, mais alinda, nosso companheiro de sessões; quase sempre, mesmo que

não o chamássemos, tinha ele permissão do Séo OGUM MEGÉ para vir e trabalhar em nossa Falange. Era a Neuza, alias, que trabalhava com ele, de vez que, no citado trabalho, foi nela que veio o SETE COVAS.

体 車 ※

Certa noite, durante uma de nossas outras sessões com a FALANGE XANGÔ, estava a Neuza incorporada com o Séo SETE COVAS.

De repente, velo, por outro\*médium (não me recordo qual deles, um espírito (Séo TRÉS COVAS)) que, dirigindo-se para o Séo SETE COVAS, disse mais ou menos o seguinte;

"— Bem, Séo SETE! O Senher agora só trabalha para o nem. Assim, perdeu o comando de nossa falange. Como sou eu o mais graduado nela, you ficar com o comando. Está bem!..."

O Séo SETE COVAS (nós o chamávamos apenas de "Séo SETE") concordou, no entanto, disse o seguinte; — "Está bem! No entanto, eu ainda continuo com as ordens. Sempre que for lá (referia-se, naturalmente, ao local onde viviam os componentes de Sua Falange), vocês têm de me obedecer".

Com vêem os maus irmãos, isto nada mais foi do que uma "passagem de comando" por um lado e, por outro, uma elevada lição de ordem e de direito.

#### 18

## Poderosa e eficientíssima "Devoção das almas com sêde do Purgatório"

È uma devoção de grande poder e de muita eficiência, desde que seja feita direito e com fé.

Para dar uma prova a meus queridos irmãos, do valor e poder dessa devoção, deve dizer que ela, feita por minha filha Myrian Lúcia, em meu favor e em favor de uma amiga dela cujo marido tinha saido de casa, deu os melhores e mais sinda desciados resultados.

# # 1

Quanto a mim, que sou um homem de 51 anos de idade, portador de dipioma de Professor, desde 19 de agosto de 1937. Datilógrafo-Correspondente em Português, Francês, Inglés e Espanhol, Escritor Espirita-Umbandista desde 1933 e, portanto, com capacidade intelectual e profissional, em tudo por tudo, entava desempregado, em pessimas condições financeiras e passando relativo "aperto" com familia para sustentar, desde o dia 3 de agosto de 1964 quando deixei os serviços de uma grando firma desta cidade onde então trabalhava.

Não obstante todos os meus ingentes esforços em contrário, não havia jeito de me empregar, especialmente por ser, semo digo acima, um homem de idade um tanto avançada. Na verdade, eu estava "apanhando uma valente surra", de vez que, não obstante todos os meus conhecimentos espiritas, tinha eu crado perante à Lei da nossa Querida Umbanda.

Como professor e com a colaboração de dois cunhados meua que moram comigo, desde que me casei pela segunda vez, em 25 de dezembro de 1963, consegui viver, embora com enormes dificuldades, até mais ou menos o mês de maio deste ano, quando saí do Estado do Rio, onde morávamos,

Foi precisamente a 20 de maio de 1963, que minha vida começou a melhorar e hoje, Graças a Deus, ao meu Anjo de Guarda, a meus Guias Protetores, aos amigos que tenho na espiritualidade e, em especial, com a poderosa e eficiente intercessão das "ALMAS COM SEDE DO PURGATÓRIO", pela devoção feita por aquela minha filha, em meu favor, estou em ótima situação e, trabalhando em função de destaque e responsabilidade, numa firma aqui no Rio.

4 4 4

O outro caso em que essa "devoção" deu também ótimo resultado, foi o de uma amiga de minha filha cujo marido tinha abandonado a casa e a familia.

Feita a devoção por minha filha, em beneficio da amiga dela, o marido já voltou para casa e a vida dele com a mulhor está correndo às mil maravilhas, como se diz vulgarmente.

和 非 劇

#### COMO SE FAZ A DEVOÇÃO DAS ALMAS COM SEDE DO PURGATORIO

Els a devoção:

Fora de casa, durante 7 (sete) días seguidos, à hora que se quiser mas sempre na mesma hora, acende-se uma vela è reza-se uma oração qualquer, em benefício das "Almas com sede de Purgatório", se me conseguirdes a graça de ((mencionase a graça que se deseja) en acenderel mais 7 (sete) velas em vosso beneficio e<sub>a</sub> desta vez, junto a um copo com água".

Sendo atendido o pedido, acende-se mais 7 (sete) velas, uma em cada dia, junto a um copo com água, durante 7 (sete) dias seguidos, sempre à mesma hora e oferece-se, também, em beneficio das "Almas com sede, do purgatório", agradecendo-se a eles.

A água, sempre depois que as velas acabarem de queimar, pode ser despejada em uma pia ou em qualquer água corrente. Basta despejar,

幸 市 申

Como digo acima, qualquer oração serve, no entanto, aconselho a seguinte:

"O meu Jesus, perdoal-nos, Livral-nos do fogo do Inferno, Leval as almas todas para o Céu, especialmente as almas mais necessitadas de "luz" e de "água". Socorrei principalmente, as mais necessitadas".

Reza-se, a seguir, 3 Aves-Marias".

市 水 坊

Se fizerem certo e com Fé, poderão os meus irmãos ter absoluta certeza de que conseguirão o que pedirem, desde que seia, é claro a Vontade de Deus.

O poder de intercessão das "Almas com sede do Puggatório" é muito grande.

Façam essa "devoção" e aconselhem seus parentes, amigos e conhecidos a fazerem-na também.

\* 8 1

#### DEVOÇÃO COM O "SENHOR MIRONGUEIRO DAGUA"

fi também interessante e poderosa a "devoção" com o "Senhor MIRONGUEIRO DÁGUA", para se encontrar colsas perdidas ou para se obter seja o que for.

#### A Cruz (milagrosa) de Caravaca CAPA PRETA

É uma obra rarissima no gênero, visto que neste compêndio estão inseridas todas as erações que
tiesde tempos insemoráveis vêm
sendo oradas com a maior derução, advindo o bem àqueles que
nelas confiam. Não podertamos,
portanto, debrar de dar à luz este
útil compêndio. Tenha sempre em
casa este livro valloso pois trata-se
do melhor até hoje publicado
contendo a Oração da Cabra Preta Milagrosa.

0-0

#### 1.500 Pontos Riscados e Cantados na Umbanda e no Candomblé

Trata-se de uma obra indispensável a todos os praticantes da Religião Umbandista, perquanto contém esta obra, mais de 1500 Pontos de Caboelos no Ritual do Candombié. Possui ainda esta obra diversos pentos que são cantados nos candomblés da Bahia, e numeroses pentos riscados. É sem dúvida o livro, mais completo no axxunto. Em 9,º edição.

FOLHA CARIOCA EDITORA S/A Rua João Cardoso, 23, 223-0562, Rio